## Los demócratas deben resolver la sucesión

Con Biden fuera de la competencia, Wall Street celebró las mayores chances de Trump\_P.16,22,23



W.CRONISTA.COM

## Cielos abiertos Pocas chances de reapertura para El Palomar \_\_\_\_P.18

# El Cronista

MARTES

23 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.676 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.590.406 **1,36**% — Dow Jones 40.415 **0,32**% — Dólar BNA 946,00 **0,16**% — Euro 1,09 **0,03**% — Real 5,57 ♥ -0,07% — Riesgo país 1570 ♥ -1,26%

PRIORIZARON EL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE

BUENOS AIRES . ARGENTINA

# Se complica sostener el superávit fiscal: pasaron gastos a julio y revivieron los giros a las provincias

El impacto por el pago de aguinaldos quedó dividido. También hubo en junio menos transferencias a las eléctricas por la deuda de Cammesa.

En paralelo, comenzó a verificarse una leve suba en el envío de fondos al interior. El recorte en las transferencias bajó de 81% anual a 72%.

Tras un semestre histórico de superávit fiscal, el Gobierno podría tener las cuentas públicas más complicadas en el mes de julio. Uno de los motivos es el energético: quedaron deudas impagas del mes pasado, y los usuarios con sus facturas tan sólo cubren el 40% del costo de la energía, por lo que la diferencia la tiene que cubrir el Tesoro. Según el economista Julián Rojo, en junio sólo se devengaron para Cammesa \$ 42.344 millones, cuando el promedio de los últimos 3 meses fue de \$525.277 millones. Los aguinaldos del sector público, que iban a impactar en junio, finalmente se pagaron este mes. Si faltaba algo, el consumo sigue frenado, con lo cual tampoco habrá una recuperación visible de la recaudación impositiva. \_\_ P.4y5

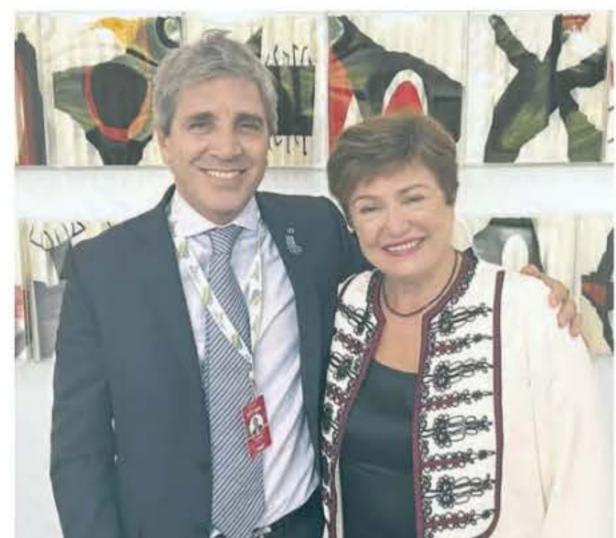

Caputo retomará contacto con el FMI en la cumbre del G20 en Brasil

LA AFIP REGLAMENTÓ LOS CAMBIOS

# Ganancias: bancarios y médicos iniciaron ola de reclamos contra el impuesto en la Justicia

Con el ajuste por inflación, el piso se acercará en septiembre a \$ 2 millones

La AFIP puso en marcha ayer la restitución de Ganancias (que ahora pasa a llamarse impuesto sobre los Ingresos Personales) sobre los asalariados que cobran más de \$ 1,8 millones. La reglamentación deja a salvo la posibilidad de que los contribuyentes deban afrontar pagos por el semestre pasado. También incorpora la actualización del mínimo no imponible, que se aplicará por primera vez en septiembre. Los gremios, por su parte, anunciaron que iniciarán reclamos ante la Justicia. \_\_\_\_ P.6y7



Debutaron las Lefi, con más calma en el mercado: hubo leve baja del dólar y el BCRA sumó reservas\_\_\_ P. 14 y 15

## ZOOM EDITORIAL

Cae la confianza en el Gobierno: el presente aún le gana al largo plazo

Hernán de Goñi

Director periodístico

\_p. 2\_\_

## • OPINIÓN

JD Vance y Obama tomaron el mismo camino

Mookie Tenembaum

Filósofo y analista internacional

\_\_p. 3\_\_\_

## ▶ ESCENARIO

Emisión cero: la base monetaria tendrá un tope de \$ 48 billones

Guillermo Laborda

Economista y Periodista

\_\_p. 14\_\_\_



#### EL TUIT DEL DÍA



" Mi plata me las gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde"

Luis Caputo Ministro de Economía

#### **EL NÚMERO DE HOY**

por ciento aumentó la tasa aeroportuaria internacional. Según el Gobierno, no se actualizaba desde 2018

#### DOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

Las expectativas no se cambian con medidas monetarias. La esperanza se construye con liderazgos inspiradores, que vayan más allá de la adhesión de los fieles

## Cae la confianza en el Gobierno: el presente aún le gana al largo plazo

onstruir expectativas es una de las tareas más difíciles para los gobiernos, en particular cuando lo que tienen delante son indicadores mixtos: en el mundo de Javier Milei y Luis Caputo, los positivos todavía están lejos de la gente y los negativos saturan el día a día.

El Indec informó una mejora anual y mensual del Estimador de Actividad de mayo, la primera desde el cambio de gobierno. Pero ese número está traccionado por un puñado de sectores, en particular el agro, que duplicó los malos datos de la cosecha 2023. Para el ciudadano de a pie, la economía continúa envuelta en un estado de recesión. Los rubros donde más pesa el empleo (la industria, el comercio y la construcción) muestran variaciones negativas de dos dígitos.

El Gobierno también recibió con satisfacción el dato de inflación de junio, ya que si bien tuvo un leve rebote, estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Se siente en los bolsillos? Todavía poco, porque el incremento que arrastran en estos meses los servicios públicos aleja la sensación de que la batalla contra la inflación va por el buen camino.

El superávit fiscal, el principal escudo del programa económico, tampoco es un dato que entusiasma. Incluso hasta algunos economistas lo consideran relativo, ya que saben que el

número final suele conseguirse gracias a atrasos en pagos de volumen significativo.

En la calle, la aprobación de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo tampoco movió el amperimetro. Eran movidas institucionales imprescindibles, requeridas para dar una señal de gobernabilidad a empresarios e inversores. El impacto de sus reformas se verá recién a mediano plazo. Y las de efecto inmediato, como la restitución de Ganancias, no mejorarán la popularidad del Gobierno.

Por estas razones, no debe sorprender la caída del Indice de Confianza que mide la Universidad Di Tella, que en julio anotó una baja de 3,7% sobre los valores del mes previo. Está incluso por debajo de lo que registraron Mauricio Macri y Alberto Fernández con la misma cantidad de meses de gestión.

En resumen, los sectores que generan más empleo todavía siguen con números negativos frente a 2023, la inflación baja pero todavía le gana a los salarios, y el Congreso aprobó leyes pero la política solo muestra internas. Con Caputo concentrado en el frente cambiario y monetario, y Milei mas atento a las redes sociales, hay un vacío de comunicación que no se llena con conferencias de prensa. La confianza en el rumbo se construye con liderazgos inspiradores que se hagan cargo del presente.

## LA FOTO DEL DÍA

## CRÉDITO: BLOOMBERG

## Kamala ya empezó su campaña

La vicepresidente Kamala Harris se mostró ayer decidida a exprimir todas las oportunidades que le presente la gestión para posicionarse en la carrera para la candidatura presidencial. En su primer acto público después del retiro de Joe Biden, Harris se mostró ayer en la Casa Blanca con una delegación de atletas campeones nacionales. Entre ellos había siete equipos invictos, 11 campeones repetidos y 20 ganadores por primera vez. Además, la vicepresidenta destacó a seis atletas en particular que representarán a EE.UU. en los Juegos Olímpicos de París. Con relación al jefe de la Casa Blanca, señaló que se está "recuperando rápidamente" de su pelea con el Covid-19.





La frase del día

Carlos Bianco

Ministro de Gobierno de Buenos Aires

"Caputo confirmó que sí había habido una salida de oro y lo declaró como una acción muy positiva. Dijo que tenía como objetivo obtener un retorno por la colocación de dólares, vaya a saber dónde. Se supone, por la información que circula, que fueron dos envíos, el 7 de junio y el 28 de junio, por un equivalente a u\$s 450 millones, el total de reservas en oro, según el BCRA al 15 de julio"

OPINION

Mookie Tenembaum Filósofo y analista internacional



# JD Vance y Obama tomaron el mismo camino

n un escenario político estadounidense cada vez más polarizado, los caminos de JD Vance y Barack Obama parecen sorprendentemente entrelazados a pesar de sus afiliaciones partidarias opuestas. Ambos han recorrido trayectorias de vida que reflejan una lucha constante y una superación personal digna de admiración. Las similitudes entre Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump, y Obama, el expresidente demócrata, ofrecen una mirada fascinante a las complejidades de la política y la vida en Estados Unidos.

Vance y Obama compartieron infancias marcadas por la ausencia de sus padres. Vance, nacido en una familia pobre en Middletown, Ohio, fue criado por sus abuelos maternos debido a la adicción de su madre y la ausencia de su padre.

Similarmente, Obama creció en Hawai bajo el cuidado de sus abuelos maternos, después de que su padre los abandonara para regresar a Kenia. Ambos jóvenes enfrentaron desafíos significativos, pero encontraron en sus abuelos figuras de estabilidad y apoyo inquebrantable.

La búsqueda de la educación superior llevó a ambos a las universidades más prestigiosas del país. JD Vance se graduó de la Facultad de Derecho de Yale, mientras que Barack Obama obtuvo su título en la Facultad de Derecho de Harvard. Estas experiencias no solo les proporcionaron conocimientos jurídicos, sino también una red de contactos que sería crucial para sus futuras carreras.

El éxito académico y profesional de ambos hombres se complementa con sus matrimonios. Vance está casado con Usha Vance, una destacada abogada también egresada de Yale, y Obama con Michelle Obama, quien además de ser abogada por Harvard, se ha convertido en una influyente figura pública y autora de bestsellers. Estas mujeres fueron pilares en las carreras de sus esposos, aportando su propio prestigio y

Ambos han sido figuras literarias significativas antes de lanzarse de lleno a la política. Hillbilly Elegyde Vancey Dreams from My Father de Obama son memorias que capturan las dificultades y las victorias personales de sus autores, ofreciendo al público una visión íntima de sus vidas. Estos libros no solo resonaron profundamente con los lectores, sino que también cimentaron sus reputaciones como voces importantes en la conversación nacional.

habilidades a la ecuación.

La transición de la literatura a la política fue rápida para ambos.

Las vidas de JD Vance y Obama, aunque divergentes, convergen en su capacidad para transformar desafíos personales en plataformas de cambio y

Las similitudes entre el candidato a vicepresidente de Donald Trump y el expresidente demócrata, ofrecen una mirada a las complejidades de la política y la vida en EE.UU. Obama fue senador por Illinois durante solo dos años antes de postularse y ganar la presidencia en 2008. De manera similar, Vance, tras ganar notoriedad con su libro, rápidamente se convirtió en una figura prominente en la política republicana, sirviendo como senador por Ohio antes de ser elegido como candidato a vicepresidente por Trump.

A pesar de sus diferencias ideológicas, Vancey Obama comparten una resiliencia frente a la adversidad que define sus historias. Vance, con su experiencia en el Cuerpo de Marines y su lucha contra la pobreza en su juventud, y Obama, con su camino hacia la reconciliación de su identidad racial y sus aspiraciones políticas, ambos demostraron una capacidad notable para superar obstáculos y lograr un impacto significativo en sus comunidades y en el país.

ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

En conclusión, las vidas de JD Vance y Obama, aunque divergentes en muchos aspectos, convergen en su capacidad para transformar desafíos personales en plataformas de cambio y liderazgo. Estas similitudes no solo humanizan a dos figuras políticas, sino que también ofrecen un recordatorio de que, más allá de las divisiones partidarias, existen experiencias compartidas que unen a las personas en su búsqueda de un futuro mejor.

Las cosas como son.\_\_\_



liderazgo



Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 5° P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

# 4 Valor agregado

LOS NÚMEROS QUE MIRA EL GOBIERNO

# Plan oficial

# Se complica el superávit fiscal de julio por aguinaldos estatales y retrasos en energía

Así lo reveló uno de los asesores de Caputo en el Ministerio de Economía. Los aguinaldos estatales de junio se pagaron en julio y se deberá afrontar una millonaria deuda de CAMMESA.

\_\_ Florencia Barragan \_\_ fbarragan@cronista.com

Tras un semestre histórico de superávit fiscal, el Gobierno podría tener las cuentas públicas más complicadas en el mes de julio. Uno de los motivos es el energético: quedaron deudas impagas del mes pasado, y los usuarios con sus facturas tan sólo cubren el 40% del costo de la energía, por lo que la diferencia la tiene que cubrir el Tesoro.

"En julio va a estar complicado el superávit fiscal porque hay muchas deudas que pagar", aseguró Felipe Núñez, miembro de la mesa chica que acompaña al ministro de Economía, Luis Caputo. Como cargo formal Núñez es uno de los directores del banco BICE. El dato sobre lo que podría ocurrir con el superávit en julio lo brindó en una entrevista por el canal de streaming libertario "Carajo", en uno de los programas que conduce el tuitero conocido como "Gordo Dan".

Según un informe de Vectorial, el desafío de sostener el superávit fiscal, que iba a darse en junio por el pago de aguinaldos de los estatales, se pasó para el mes de julio por tres factores. "Los aguinaldos del sector público se pagaron finalmente en julio", explicó el economista Haroldo Montagu de Vectorial.

Pero además, Montagu agregó otro factor: "Vuelve a generar preocupación la estrategia de gestión de pagos del Gobierno. Tras el acuerdo con las generadoras eléctricas, que recieron bonos soberanos a cambio de los montos adeudados por CAMMESA en la primera parte del año, las compañías reclamaron que el gobierno no estaría cumpliendo con la normalización de los flujos".

Según pudo averiguar este diario, recién esta semana el Tesoro hizo frente a deudas impagas por la generación de las renovables, en el marco del plan Renovar que comenzó con Mauricio Macri, y que nunca había tenido retrasos. Además, nuevamente volvió a retrasarse el pago de CAMMESA a las generadoras. Este lunes cancelaron una parte de los impagos y resta el 40%.

Tras el rebote, la actividad cayó 2% en junio, según el informe de anticipo de actividad de junio de Equilibra

El Gobierno acumula un semestre de superávit fiscal financiero, algo que no ocurría desde el 2008

Por último, se suma un tercer factor, y es el de la actividad económica y el impacto en la recaudación. Pese a que el piso se tocó entre marzo y abril, y en mayo hubo un rebote, junio podría volver a dar negativo, sobre todo por la cantidad de feriados. La actividad cayó 2% en junio, según el informe de anticipo de actividad de junio de Equilibra, con una suba desestacionalizada de +0,3%.

## RETRASOS

Según explicaron fuentes de la Secretaría de Energía, no hubo atrasos en los pagos, sino que se efectuaron "en tandas". "La plata estaba lista para girarse el último día de junio, no salió ese mismo dia por un mero tema admnistrativo, por eso la cancelación total en julio", detallaron.

Desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) aseguraron que para junio se agotó el crédito vigente del presupuesto, prorrogado del 2023, lo cual derivó en un límite a los devengamientos y pagos. "En junio se observa una caída en los gastos devengados que podría no reflejar lo sucedido, debido a que habrían quedado devengamientos pendientes producto de la falta de crédito", indicaron.

El economista Julián Rojo, experto en energía, puso como ejemplo el gasto de CAMMESA: en junio sólo se devengó \$42.344 millones, mientras el

promedio de los últimos 3 meses fue de \$525.277 millones.

Pese a las sucesivas actualizaciones tarifarias, la cobertura de costos de la electricidad indica que en promedio sólo el 40% lo aporta el usuario, mientras que el 60% del costo restante lo subsidia el Estado, según el IIEP. Eso es un promedio, dado que con su factura las familias de Nivel 1 pagan el 80% del costo real, pero los Nivel 2 de tarifa social apenas el 22%.

Para el caso del gas, el promedio a cargo de los usuarios es del 28%, mientras que el restante 72% queda a cargo del Tesoro. Las familias N1 (altos ingresos) pagan el 50% del precio PIST, mientras que las N2 (ingresos bajos) el 18%. Durante le gobierno anterior, las familias de altos ingresos (N1) pagaban el 100% del costo de la electricidad, pero a partir de mayo, con los frenos de los aumentos que fue aplicando Caputo, bajó al 80%. Mismo dinamismo tienen los usuarios industriales y comerciales.\_\_



## Transferencias: el Gobierno desaceleró el ajuste a provincias

\_\_\_ V.L. \_\_\_ mlippo@cronista.com

El Gobierno desaceleró el recorte de los fondos enviados a las provincias a lo largo del primer semestre. Así se desprende de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que contempla las transferencias devengadas y las pagadas. CABA fue la más beneficiada con las

transferencias no automáticas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias totales a las provincias en junio de este año cayeron un 72,2% interanual, mientras que en el primer semestre el recorte fue del 81,9% interanual.

El análisis realizado por IA-RAF señala que el ajuste interanual del gasto público es el mas grande en 30 años y que las transferencias no automáticas a



las provincias son uno de los rubros que más impactan en ese resultado.

Al analizar el resultado pagado (los fondos que recibieron las provincias) el informe firmado por el presidente de IA-RAF, Nadin Argañaraz, da cuenta de que a 20 jurisdicciones se les recortó el ajuste respecto de enero. Esto quiere decir que se le giraron más fondos en comparación con lo pagado en enero.

En el detalle por jurisdicción, a la que más se le redujo el ajuste, es decir que le aumentaron las transferencias, fue a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de abrir el año con una baja de los pagos del 104% a cerrar el semestre con un recorte del 37%. Le sigue en la lista de aquellas que recibieron más fondos a lo largo del año Santa Cruz, que empezó 2024 con un recorte del 100% y cerró el semestre con un ajuste del 57% acumulado en el primer semestre.

Todas las jurisdicciones tuvieron menores recortes hacia el final del semestre salvo dos: Chubut y Corrientes. En el caso de la provincia patagónica, había registrado en enero un recorte del 31% en las transferencias no automáticas y en junio cerró con un 52% de ajuste. Corrientes, la más afectada, tuvo en enero un ajuste del 27% y en junio acumuló un 87%. Ambas provincias abrieron el año con dificultades climáticas: en Chubut se dio el incendio de los Alerces que requirió de fondos excepcionales para combatirlos, y en Corrientes las inundaciones.

La tercera damnificada por la profundización del ajuste fue Córdoba, que abrió el año con un recorte de los fondos enviados del 92% y cerró junio con una caída del 94% interanual en el envío de recursos no automáticos. En el resto de las provincias, la baja del recorte de transferencias (o la mejora de los envíos) fue más leve: en Jujuy pasó el -100% en enero, mientras que cerró el semestre con una caída del 75% interanual de los envíos. La provincia de Buenos Aires comenzó el año con un recorte del 100% y junio cerró con -83%.

"Se aprecia que el Gobierno nacional, a diferencia de lo que hizo con el devengamiento de fondos, disminuyó la intensidad del ajuste con el envío de fondos a las provincias con el correr de los meses", analizaron desde IARAF.

En el caso de los fondos devengados, es decir, el compromiso del gasto, se desprende que a 22 jurisdicciones el gobierno nacional les aumentó la intensidad del recorte a lo largo del semestre, pero que solo se lo disminuyó a CABA y Santa Cruz, siendo la Ciudad la más beneficiada, ya que había comenzado el año con un recorte del 77% en las transferencias no automáticas devengadas, y cerró el semestre con un recorte del 42%. La segunda más beneficiada, Santa Cruz, abrió el año con un recorte del 54% y cerró el semestre con uno del 53,5%.\_\_\_

Martes 23 de julio de 2024 El Cronista

## Economía & Política



"Mi intención es ganarme esta nominación. Haré todo lo que esté en mis manos para derrotar a Trump"

Vpdta. de EE.UU.

LO REGLAMENTÓ EL GOBIERNO

# Ganancias: los montos se actualizarán cerca de un 14% a partir de septiembre



La AFIP ya tiene una hora de ruta sobre Ganancias

Se conoció la forma en que se llevará a cabo las actualizaciones del MNI y las deducciones. El dato oficial y las proyecciones para la de septiembre y la excepción que habrá en enero próximo.

\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_ leterovich@cronista.com

Tras la aprobación de la Ley 27.743, a los fines de que los ingresos comiencen a correr en beneficio de las provincias, el lunes el Gobierno reglamentó las modificaciones que se hicieron al impuesto a las Ganancias donde se conoció cuándo y cómo se actualizará el monto a partir del cual se paga.

A través del Decreto 652/2024 que se publicó en el Boletín Oficial, tal como adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, se conoció la letra chica del nuevo esquema de liquidación del impuesto con las excepciones para este 2024 y la forma en que se hará desde el año que viene.

A los fines de aumentar los ingresos de los gobernadores vía la coparticipación, el oficialismo reemplazó el régimen celular (con piso de 15 Salarios Mínimo Vitales y Móviles (SMVM) vigente desde enero pasado) por el anterior esquema de liquidación de Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones.

Así, con base en los valores que se aprobaron en el Congreso, a partir de agosto (con el salario de julio) comenzarán a A la inflación de junio del 4,6%, el REM proyecta que en julio y agosto se mantendrá en valores similares

Al entrar en vigencia los cambios en julio no se devolverá lo que se retuvo en exceso desde enero pagarlo los trabajadores solteros desde \$ 1,8 millones y los casados con dos hijos a partir de \$ 2,3 millones, ambos brutos.

## PRIMER AJUSTE: EN SEPTIEMBRE

Montos, sobre los cuales hay previstos por ley, ajustes. El primer de ellos se producirá -de forma excepcional- en el próximo mes de septiembre por el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio a agosto, inclusive.

De forma oficial, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya dio a conocer que la inflación en el sexto mes del año fue del 4,6% (aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de mayo). Pero que se espera que desacelere en los siguientes dadas las medidas que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo respecto a las tarifas de electricidad, gas y el impuesto a los combustibles.

En el último Relevamiento

de Expectativas de Mercado (REM), que elaboró el Banco Central de la República Argentina (BCRA) antes del dato del INDEC, la mediana de las respuestas arrojó que en julio la inflación sería del 4,8% y en agosto del 4,7%.

Así, si se toma el dato oficial y se consideran dichas proyecciones, en septiembre tanto el MNI como las deducciones aumentarían un 14,1%. De suceder, desde ese mes, los asalariados solteros pasarían a pagarlo a partir de \$ 2.053.800 y los casados con dos hijos desde \$ 2.624.300, ambos brutos.

## A PARTIR DE 2025

Pero ese no sería el único, a partir de 2025 se estipuló que se deberá llevar a cabo actualizaciones en dos momentos del año. "Se realizarán el 1º de enero y el 1º de julio de cada año fiscal, por el coeficiente que surja de la variación del IPC que suministre el INDEC (...) correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actuación que se realice", establecieron.

Aunque habrá una excepción por el ajuste de septiembre. En enero próximo no se actualizará por el acumulado de la inflación del último semestre este año, sino que se contemplará el alza de precios de septiembre a diciembre de 2024, inclusive.

## SIN DEVOLUCIONES

También se determinó qué sucederá con la actualización del mes de julio del piso de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) al último valor vigente que haría que se recalcule lo que se retuvo en el primer semestre de 2024 y se devuelva dinero.

"La nueva reglamentación, con la nueva ley aprobada, dispuso que esté nuevo régimen es aplicable a los sueldos de julio, con lo cual la actualización del cedular queda sin efecto y por ende no habría devolución por ajuste del Mínimo No Imponible (MNI)", afirmó el contador Marcos Felice en X.\_\_\_

Cordero cursó la invitación al G6 para una reunión mañana en Trabajo con "agenda abierta"



#### EL EXTECHINT JULIO CORDERO, SECRETARIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación convocó a los principales exponentes de las distintas entidades que nuclean a los empresarios del denominado G6 para un encuentro mañana al mediodía en la sede Alem de la dependencia. Según consta en el comunicado, fueron invitados a trabajar con "agenda abierta" los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos. La semana pasada estuvo la CGT.

EN EL FUERO DEL TRABAJO Y EL CONTENCIOSO

# Médicos y bancarios inician la ola de acciones judiciales contra el regreso de Ganancias

Con la reglamentación del nuevo impuesto y la vuelta de la cuarta categoría a través del decreto 652/2024, se activarán los planteos colectivos e individuales. Cuál es el único gremio exceptuado

Mariano Beldyk

\_ mbeldyk@cronista.com

Con la reglamentación del nuevo impuesto a las Ganancias a través de la publicación del decreto 652/2024 en el Boletín Oficial, el Gobierno activó los planteos judiciales por parte de los gremios cuyos trabajadores y trabajadoras quedaron comprendidos en el pago de la cuarta categoría. De movida, la estrategia se desdoblará en oleadas de demandas colectivas -si la Justicia lo admite- e individuales, bajo el asesoramiento de los sindicatos.

Los bancarios se aprestan para hacer la primera movida hoy en los tribunales laborales. Los abogados de la Asociación Bancaria tenían listo un primer bosquejo de la presentación la semana pasada con miras a solicitar, por un lado, que la Justicia les permita avanzar como gremio, en representación de sus afiliados y afiliadas. En paralelo, acompañarán a quienes deseen interponer acciones individuales.

Anoche, Palazzo estudiaba con los asesores legales de La Bancaria la letra de la presentación donde señalan, entre

otros argumentos, el carácter "confiscatorio" del impuesto, caracterizándolo como una rebaja encubierta que va contra el derecho de alimentación, Indican la contradicción de que en un país donde la canasta básica para no caer en la pobreza se ubica en los \$ 870.000, el prorrateado del bono por el Día del Bancario y el aguinaldo sumado al básico ya pone a los trabajadores en 1.2 millones. "Si además tiene que pagar una cuota alimentaria, es ridículo", sostuvo Palazzo en declaraciones a El Destape Radio.

Mientras que la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) ya presentó un amparo ante el Juzgado Federal Nro 1 de San Martín, del fuero Contencioso, pidiendo la suspensión del Título V de la Ley 27.743. "El médico queda gravado por ganancias no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Carlos Wechsler, en declaraciones a los medios.

Tanto Palazzo como el cosecretario de la CGT, el camionero Pablo Moyano, descreen de cualquier negociación con el Gobierno para sumar deduc-



Palazzo y Moyano descreen de la posibilidad de negociar más deducciones con el gobierno de Milei

"Se afectan principios como la progresividad y la tutela del salario", dijo Coria, de Guincheros y Grúas móviles

ciones. De hecho, se dieron de baja hasta 25 deducciones contempladas en los artículos 25, 82, 110, 111 y 127.

"Los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) que encabeza Juan Carlos Schmid, vamos a presentar acciones judiciales con medidas cautelares

ya que se afectan principios fundamentales del derecho del trabajo como la progresividad y la tutela del salario", indicó Roberto Coria, del Sindicato Guincheros y Grúas móviles, a El Cronista.

Añadió que "los gremios lo harán con trabajadores afectados por la reimplantación del impuesto al trabajo y la baja de las deducciones para que se reconozca la regresividad del tributo, la protección del salario y nuestras especiales características como actividad portuaria". También en la UOM y la AFIP (Aefip y Supara) aguardaban por el modelo de presentación de la central. Por su parte, APLA promete novedades la próxima

El único contemplado para exceptuar algunos items en base a la Ley 26.176 es el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, tanto para el "personal de pozo" como labores "indisolubles" a las primeras. "Es un win win, ganan los trabajadores y las empresas", señaló una fuente del gremio a El Cronista. Y es que desde el sindicato habían presionado con bajarse de las horas extras y forzar a las petroleras a contratar un tercer turno para mantener la actividad si no intercedían para bajarlos de Ganancias.\_\_\_



Las mejores herramientas, con los costos más convenientes, para acompañar tu crecimiento y desarrollo.



de Cobro







Exterior





Con el asesoramiento de

de Pago







Más información

Aplicable a la cartera comercial. Sujeto a evaluación crediticia y a las condiciones de otorgamiento de Banco Credicoop Coop. Ltdo. Más información en www.bancocredicoop.coop La Banca Solidaria TRAS LA RENOVACIÓN HASTA FIN DE AÑO

# Importación de productos de la canasta básica no impactó fuerte en los precios



Comienza la tercera etapa pensada por el sector, que incluye la importación de nuevos productos

El Gobierno prorrogó hasta fin de año la vigencia de los beneficios para importadores de esta mercadería. El sector destaca que son más baratos, aunque hay dudas sobre la demanda

\_\_\_ Victoria Lippo \_\_ mlippo@cronista.com

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la posibilidad de importar bienes de la canasta básica sin el pago de IVA ni Ganancias. La medida había sido oficializada por primera vez el 15 de marzo por 120 días, redujo el plazo de pago de estas importaciones y dispuso que podrán pagar a 30 días, a diferencia de otros esquemas en los que

los pagos son en cuotas.

La medida se anunció ante las subas de precios de los alimentos que se dio luego de la devaluación de diciembre, cuando los alimentos subieron casi 30%. La expectativa era que las importaciones permitieran el ingreso de productos a un menor precio.

En el segundo trimestre, las importaciones de los productos

de la canasta básica y de medicamentos aumentaron un 13% y 16% respectivamente en cantidades, según datos oficiales conocidos luego de que terminaran los 120 días iniciales de la medida.

Los analistas destacan

que la baja de precios,

general, responde a la

caída de la demanda

por abajo de la inflación

Los principales aumentos en las importaciones de alimentos los tuvieron el café, té, yerba mate y especias, cuya compra al exterior aumentó un 81%.

mientras que el azúcar, el cacao y los artículos de confitería aumentaron sus importaciones un

Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina, destacó que algunos de los productos importados hasta ahora tuvieron un buena demanda: "Palmitos, champiñones y ananá en lata están funcionando muy bien. Son opciones de algo que acá no se produce y que es bien recibido".

Los precios de los alimentos desde enero aumentan por debajo de la variación general, a excepción de mayo, cuando aumentaron 4,8% mientras que la inflación fue de 4,2%.

Datos oficiales dan cuenta de que la baja de precios en los productos de la canasta básica los llevó de subir un 2% en la segunda semana de marzo, antes de la implementación de la medida. En la última semana de junio, cuando culminó el plazo inicial de la medida (120 días), la variación fue del 0,5%.

Sin embargo, según la consultora LCG, que hace un seguimiento semanal de los precios de alimentos y bebidas, en la segunda semana de marzo la variación fue del 3,3% mientras que en la tercera de junio fue de 0.6%. La desaceleración hacia las últimas semanas del mes es algo que se verificó en todos los meses y que responde a la dinámica del consumo cercana a la fecha de cobro.

Según analizaron desde el sector, los precios de los productos que ingresaron hasta ahora se ubican en promedio un 20% por debajo de las marcas líderes locales.

Los productos que ya eran importados, como la banana, entre marzo y junio redujo su precio un 19%, mientras que el cacao en polvo tuvo un recorte del 6% y el atún no registró subas. Por otro lado, el café aumentó 3%.

Según analizó Osvaldo del Río, CEO de Scentia, la evolución de los precios de la canasta básica no responde a los productos importados porque no se trata de un volumen relevante: "Hay una desaceleración importante en el precio, hasta aquí siempre algo más notorio que el IPC general, al menos un punto menos. Y es más notorio en productos empaquetados de alimentos, bebidas, limpieza y cosmética. Pero la baja responde a una caída del volumen general de ventas. Si los precios aumentan, se vende menos aún".\_\_\_

## Medicamentos de alto costo

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 29/2024

imputación preventiva: \$50.000.000. Apertura: 08/08/2024 - 10 hs.

Adquisición de medicamentos de alto costo para el servicio de Farmacia, con destino al Hospital de Venado Tuerto de la Provincia de Santa Fe "Dr. Alejandro Gutierrez", EXPTE. Nº 483/2024, FORMA DE PAGO: 90 DIAS F/FACTURA, SELLADO FISCAL, \$2268, PLIEGO A DISPOSICION EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez, T.E.: 03462 - 405900 Int. 18286. Horario: 7 hs. a 12:30hs. VALOR DEL PLIEGO: \$20,000. El que deberá ser depositado en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cuenta Corriente en \$ Nº 022-10752/05 (CBU 3300022810220010752059) a Nombre del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. La boleta de depósito correspondiente deberà presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. Santa Fe 1311 quién extenderá el Recibo Oficial que debera adjuntarse a la propuesta:

santafe.gob.ar





Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta





El programa de incentivos que impulsa el Gobierno también genera algunas dudas

DETALLES DEL PROGRAMA OFICIAL

# Advierten por las dudas impositivas que puede generar el RIGI

El sistema de incentivo a las inversiones establece una serie de beneficios aduaneros, tributarios y cambiarios. La alerta sobre el choque con otros precedentes y sobre la reglamentación

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

Con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el Gobierno anticipó que solo en energía habrá más de u\$s 50.000 millones en inversiones para 2030. El abogado en Derecho Aduanero y director de la Diplomatura en Derecho Aduanero de la Universidad Católica de Córdoba, Juan Pablo Rizzi, detalló las implicancias que puede tener en materia aduanera, impositiva y cambiaria.

Un punto importante que destaca es que los beneficios aduaneros alcanzan a las prohibiciones económicas y las restricciones indirectas, incluyendo a las exenciones tributarias-aduaneras. "Las expresiones 'prohibiciones' y 'restricciones directas' son sinónimas y no se contemplan entre los beneficios, como es lógico, a las prohibiciones no económicas", dijo Rizzi.

Los proyectos que adhieran

podrán importar o exportar sin prohibiciones ni restricciones económicas, de precios oficiales o prioridades de abastecimiento. La excepción se aplica en las que estén especificadas en la aprobación de adhesión del proyecto: "Se consideran prohibiciones a cualquier declaración, intervención, acto administrativo o presentación previa a la registración del despacho de importación o del permiso de embarque de exportación que requieran aprobación, autorización, validación o habilitación expresa, tácita o sistémica, por parte del Estado".

Si bien se busca equiparar las prohibiciones aduaneras a las restricciones indirectas para proteger al proyecto de inversión, deja desprotegidos a los demás importadores y exportadores porque "pareciera echar por la borda los años de jurisprudencia saldados por la Corte Suprema en el precedente 'Nate Navegación'".

Rizzi advierte que esto podría interpretarse como términos legales equiparables e indicar que, siempre que no se "No conviene que, para dar seguridad jurídica a nuevos inversores, se de inseguridad a los actuales"

cumpla con una restricción, se incumplirá una prohibición, lo que transgrede el principio de Reserva Legal, porque nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe. "No es conveniente que, con la intención de generar seguridad jurídica en los nuevos inversores, se produzca inseguridad en los actuales", dijo el abogado, quien subrayó que podría aumentar la inseguridad jurídica.

El RIGI además facilita la importación para consumo y la temporaria para la mercadería para el proyecto, con la eximición a la empresa y sus proveedores a pagar derechos de importación, tasa estadística y cualquier otra percepción. La exportación será sin pago de retenciones luego de tres años.

Rizzi destacó que los im-

puestos que se creen o suban después de la entrada en vigencia del RIGI, no serán aplicables a los proyectos, pero estos si se verán beneficiados si se eliminan o reducen impuestos.

El RIGI fija la obligatoriedad de liquidar en el mercado de cambios con escalas: la exención del 20% luego de los dos años desde la puesta en marcha del proyecto, el 40% pasados los tres años, y el 100% pasados los cinco años. Luego, serán de libre disponibilidad. Esto "garantiza la estabilidad cambiaria con excepción del tipo de cambio", destacó Rizzi.

El Estado se preserva, ante el uso indebido de los incentivos, como que la mercadería importada se use con otro fin, una garantía, o una póliza de caución.

Como recomendación, Rizzi sugiere "que hagan análisis jurídicos-económicos de mitigación de riesgos y que tengan presente las oportunidades para efectuar en tiempo y forma las peticiones correspondientes. La solicitud de adhesión es la oportunidad de hacer pedidos que luego no podrán hacerse valer". Ante experiencias similares, "es esencial que la reglamentación garantice el ejercicio oportuno, técnico y eficiente de la autoridad de aplicación" y destacó la necesidad de que se coordine con AFIP y el Banco Central.\_\_\_

CRECIERON 2,1%.

## Suben las exportaciones de carne, pero el precio sigue en caída

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

Las exportaciones de carne en junio crecieron un 2,1% en cantidades contra mayo, ya que alcanzaron las 57,1 mil toneladas. Sin embargo, medido en dólares cayeron un 6,6% tras alcanzar los 211 millones de dólares.

En la comparación interanual, los volúmenes vendidos subieron un 11% mientras que el valor obtenido se redujo en un 4,5%, según informó el Consorcio ABC.

La tendencia semestral es igual: las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 371,8 mil toneladas, mientras que el valor fue de u\$s 1.412 millones. En comparación con el primer semestre del año pasado, los volúmenes aumentaron 13,1% mientras que en valores subieron un 0,6%.

Según el Consorcio ABC, el precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada fue de u\$s 3.697 la tonelada, lo que implica un valor un 8,5% inferior al del mes anterior y un 13,9% al de junio del año pasado.

Para el grupo empresario hay una "persistente" tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde mayo de 2022. El valor de junio por tonelada está más de u\$s 2.600 por abajo del máximo, en abril de 2022. La caída en China es preocupante ya que representó el 76,3% de los envíos en el mes. El precio de la carne sin hueso fue de u\$s 3.280 la tonelada, lejos de los casi u\$s 6.000 que tocó en mayo de 2022.



China representó mas del 70% de las ventas.

NUEVO VIAJE PRESIDENCIAL

# Roces diplomáticos, el acuerdo con el FMI e inversiones en la agenda de Milei con Macron

El Presidente vuela este jueves a París por los Juegos Olímpicos. Se prevé una bilateral con el mandatario francés para hablar de las relaciones bilaterales y el acuerdo con el Fondo

Martín Dinatale

mdinatale@cronista.com

La visita de Javier Milei a Emanuel Macron en Francia por la apertura de los Juegos Olímpicos que se dará este viernes contemplará mucho más que un encuentro protocolar: el presidente argentino buscará reposicionar a la Argentina en busca de nuevas inversiones francesas, tender una línea de ayuda a un miembro clave del FMI y evaluar el clima para ver si es posible cerrar el acuerdo UE-Mercosur.

En la Casa Rosada ayer con-

En la hoja de ruta figura la decisión de Argentina de sumarse a la OCDE que Macron apoyó desde un primer momento

firmaron a El Cronista que Milei partirá este jueves 25 en un avión privado hacia París con su hermana Karina para sumarse a los actos de inauguración de los Juegos Olímpicos en medio de un clima de tensión con Francia por las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria



Milei partirá este jueves 25 en un avión privado hacia París con su hermana Karina para asistir a los JJ00

mo" francés y el posterior pedido de disculpas de Karina Milei al embajador Romain Nadal.

> En este contexto, la visita del Presidente cobra relevancia ya que se prevé un encuentro breve y a solas de Milei con Macron, un referente del liberalismo europeo al que extra-

latinoamericana le tiene afecto y cierta admiración.

En la hoja de ruta con Francia figura la decisión de Argentina de sumarse a la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) con sede en París y se sabe que Macron apoyó desde un primer momento esta estrategia del

Villarruel sobre el "colonialis- ñamente el líder de la derecha gobierno. Pero el tema de mayor peso es el de las negociaciones de Argentina con el FMI donde Francia tiene una fuerte injerencia en el directorio que debe definir las nuevas pautas de un acuerdo.

En el Gobierno creen que Macron podría ser un actor clave para darle apoyo a la Argentina en el nuevo acuerdo con el FMI aunque no piensan lo mismo en relación a las negociaciones por un acuerdo de libre comercio entre la UE-Mercosur. Es que Francia es uno de los países que pone mayores trabas a ese entendimiento que podría avanzar en el plano técnico en las próximas reuniones que habrá en Brasil.

El embajador argentino en París, Ian Sielecki que tiene línea directa con Macron y participó en su campaña presidencial de 2017 es el encargado de cerrar la reunión privada de Macron y Milei aunque se prevé que no será nada fácil porque habrá otros 60 jefes de Estado en París por la inauguración de los Juegos Olímpicos este fin de semana.

La Argentina apuesta a reposicionarse como un país proclive a las inversiones. Recientemente hubo en la embajada de Francia en Buenos Aires reuniones de empresarios del área de la minería, el sector energético y el litio que dieron sobradas muestras de interés en la nueva etapa que se abre con el gobierno de Milei. La empresa Eramet tiene mucho interés en desplegar un amplio menú de inversiones en el norte argentino y Milei busca potenciar ese interés a otras compañías francesas.\_\_\_

LICITACIÓN PÚBLICA EX-2024-23115787-GCABA-DGCOYP Proceso de Compra BAC Nº 10002-1002-LPU24 Disposición Nº 213/GCABA-DGCOYP/2024

## Uso y explotación inmueble sito en la calle Solís 1252t - Virrey Cevallos 1273t, bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo.

Objeto de la contratación: Licitación Pública de etapa múltiple Nº 10002-1002-LPU24 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso del inmueble ubicado en la calle Solís 1252t - Virrey Cevallos 1273t, por el término de treinta (30) años y en el marco de lo previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su decreto reglamentario N° 129/GCABA-AGJ/23.

Canon base: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHEN-TA Y CINCO MIL (\$2.485.000,00.-).

Valor del pliego: Gratuito.

Consulta y retiro de pliegos: Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser descargados gratuitamente en el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en la página web https://buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/administracion-de-bienes-inmuebles/llamados-licitacion, o consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Visitas al inmueble: Podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse al correo electrónico concesiones@buenosaires gob ar, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

Presentación de las ofertas: La presentación de las ofertas se realizarà mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras gob.ar, hasta las 11:00 horas del día 26 de agosto

Apertura de las ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 26 de agosto de 2024, a las 11:00 horas, y se efectuará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC): www.buenosairescompras.gob.ar

buenosaires.gob.ar



### MINISTERIO DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ENERGÍA

## ENERGÍA ARGENTINA S.A. CUIT 30-70909972-4

## CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas de ENERGIA ARGENTINA S.A. (ENARSA) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 06 de agosto de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. Del Libertador 1068, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o través de medios electrónicos conforme lo dispuesto en el Artículo VEINTUCUATRO de los Estatutos Sociales de la Compañía, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la Memoria y Estados Contables indicados en el articulo 234, Inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31.12.23. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.23. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio econômico finalizado al 31.12.23. 7) Aprobación de la retribución de los Directores y Sindicos durante ejercicio 2023. 8) Fijación de anticipos de honorarios para Directores y Sindicos durante el ejercicio 2024. 9) Designación del Auditor Externo para el Ejercício 2024. 10) Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio 2024. 11) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que surjan de la Asamblea.

NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a la Asamblea, a la dirección de correo

secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando en el asunto "Asamblea General Ordinaria", indicando datos completos, nombre del accionista y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su notificación de asistencia.

El DIRECTORIO, FIRMA Dr. Juan Carlos Doncel Jones, Presidente de Energia Argentina S.A. designado por Asamblea Especial Ordinaria de Acciones Clase "A" y Acta de Directorio Nº 738 de fecha 26 de Diciembre de 2023.





## Guillermo Moreno

presidente de Principios y Valores (PyV)

# "No nos hemos puesto de acuerdo todavía, pero al fracaso de Milei le está siguiendo el reverdecer del peronismo"

El dirigente aseguró que esta semana volverán a reunirse diversos representantes del espacio opositor para construir una alternativa en 2025

#### LA ENTREVISTA

\_\_\_ Amparo Beraza

\_\_ aberaza@cronista.com

l exsecretario de Comercio y actual dirigente de Principios y Valores (PyV), Guillermo Moreno, busca "unir al peronismo" tras la derrota de 2023. Con un viraje al nacionalismo más cercano a discursos europeos y a la vicepresidente Victoria Villarruel, pero con el estilo del presidente Javier Milei, el exfuncionario kirchnerista que crece en popularidad se reunirá con representantes del espacio en los próximos días.

"Este Gobierno está terminado", afirmó. No es la primera vez que lo dijo, ni será la última: continúa anunciando el fin de Milei desde que asumió. A pesar de que el exprecandidato a Presidente no alcanzó el piso para llegar a superar las PASO en las elecciones pasadas (PyV rozó el 0,79%), se erigió como quien reunió a representantes de los principales espacios peronistas con la esperanza de consolidar al movimiento como opción opositora tanto en el plano económico como político.

Moreno recibió a El Cronista en el piso del Canal Extra TV, un canal de extracción peronista donde todas las semanas lleva adelante su programa "Debate". Se trata de una de las tantas tareas que se propone semanalmente ya que pasea de estudio en estudio, de radio en radio y de escenario en escenario en búsqueda de propagar "la doctrina": ahora asegura que "la están escuchando".

## −¿Qué se acordó en la reunión con dirigentes peronistas?

-En la anterior reunión estuvo la gente de (Axel) Kicillof, (Sergio) Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois, Miguel Ángel Pichetto y la nuestra, por supuesto. Nos pusimos de acuerdo que se inicia una nueva gesta del peronismo al pueblo argentino que es la gesta de la reindustrialización de la Argentina.

## −¿Volverá a haber otra?

 Esa segunda reunión será en estos días, van a estar los mismos espacios y definiremos el documento base que tendrá el programa económico peronista. Luego nos vamos a reunir con la representación permanente del Fondo Monetario cuando tengamos el documento base aprobado. Le entregaremos al FMI el Programa, que finalmente es la política fiscal, la política monetaria y la política de ingreso tendiendo a la reindustrialización. ¿Qué más querría el directorio que tener un panorama de lo que dice la oposición?

−¿El peronismo es la alternativa política a Milei?

—Por ahora el peronismo empezó a ser una alternativa en términos económicos, no política. No nos hemos puesto de acuerdo en ordenar los vectores políticos por ahora. La política se tiene que adelantar a la realidad de la calle.

### –¿Quién cree usted que es el próximo candidato a Presidente peronista?

–Desde mi esquema, me parece que el próximo Presidente es de lobby, no es el que se saca de la Asamblea. Los nombres son los que están circulando por ahí

#### —Muchos de sus seguidores antes seguían a Milei, ¿ve un paralelismo allí?

-Es cierto, de hecho nosotros la semana previa a las elecciones teníamos 7% de intención de voto. Todas las encuestas daban 7% a partir del día miércoles de esa semana, miércoles anterior al domingo de la elección. Las encuestas nuestras perciben que cuatro puntos de mis votos fueron para Milei.

#### –¿Por qué piensa que ahora ese público lo escucha?

 Porque al fracaso de Milei le está siguiendo el reverdecer del peronismo.

### -¿Cuenta con un equipo que lo ayuda a crecer en las redes sociales?

–No hay un equipo, yo dejo que florezcan las flores, aunque no lo creas. Mientras haya buena leche y se escriba desde las buenas intenciones.

### −¿Qué hallazgos vio en la campaña de Milei?

–Milei tuvo dos o tres hallazgos en la campaña. Uno de ellos fue volver a hablar doctrinariamente y eso le hace bien al peronismo, porque entonces lo que brota ahora es el debate entre la doctrina anarcocapitalista y la doctrina peronista. El segundo hallazgo tiene que ver con emparentar el día patrio con un desfile militar. Yo siempre dije que estaba bien, deberíamos haber convocado a la familia (a que vaya).

### -¿Le parece bien que se hayan subido al tanque?

–Me parece bien que se haya subido a un tanque. Me parece bien la actitud de la vicepresidenta (Victoria Villarruel) que mantuvo su rol y no la de Milei agitando los brazos porque transformó el tanque en una tarima y el tanque es de todos. Ella mantuvo las formas, no era necesario transformarlo en un hecho partidario el desfile estuvo muy bien y lo avalamos.

### −¿Qué espera del juicio donde se lo imputa de varios delitos por su gestión en Comercio?

–Va a aparecer la verdad. Como no hubo pruebas, lo que hizo (el fiscal de la causa Diego) Luciani fue un alegato de juicio académico. Dijo que el INDEC trabajó mal. Ahora, para saber que trabajó mal, tiene que estar el dato de haber trabajado bien. Salga el veredicto que salga voy a aceptarlo, no estoy de acuerdo con el concepto de lawfare.

### —En caso de que el veredicto lo declare culpable usted sería inhabilitado para ejercer cargos públicos.

—Eso hay que verlo. Es el derecho a elegir y ser elegido, que es un derecho humano.

RECOLECCIÓN DE BASURA "A REGLAMENTO"

## Dura disputa entre la Ciudad y Camioneros por las grúas de acarreo

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer la cancelación del proceso licitatorio del servicio de grúas y acarreos. A través de su cuenta de la red social X, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que el sistema seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato.

En este sentido, la administración porteña calificó a la preadjudicación de "onerosa" y afirmó que la ataba a ese convenio durante los próximos 10 años, al tiempo que implicaba una erogación de las arcas públicas de u\$s 360 millones. Por su parte, señalaron que el acuerdo estipulaba un anticipo de u\$s 8 millones y obligaba al Gobierno de la Ciudad a pagar el costo de la operación aunque no haya acarreos.

Esto se enmarca en la protesta orquestada desde el sindicato de Camioneros, que redujo al mínimo la recolección de residuos por el polémico contrato para el acarreo que aplicaba en la Ciudad, que finalmente resultó anulado.

Ante el anuncio de Macri, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que el GCBA busca estatizar a 300 choferes de grúas encuadrados en el gremio y que por eso hubo menor recolección de basura durante las últimas jornadas en la Ciudad.

"Los quieren estatizar y cambiarles el convenio. Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Es una cosa de locos que un barrendero pague Ganancias", sostuvo el sindicalista y cosecretario general de la CGT

En medio de las críticas del hijo de Hugo Moyano, en las últimas horas disminuyó la recolección de basura, como modo de protestas del sindicato, y en algunos puntos de la Ciudad las calles se vieron con mayor cantidad de residuos de lo habitual. No obstante, el dirigente sostuvo: "No hay paro de recolección de basura sino que se trabaja bajo convenio. Caminando con 15 minutos de descanso".....



Martes 23 de julio de 2024

DURO COMUNICADO

## La Iglesia criticó el ajuste de Milei en los programas contra la trata

La Conferencia Episcopal Argentina pidió un "estado activo" en el combate del delito y demandó que prevalezca el consenso en las políticas de prevención contra estos delitos



\_\_\_ Buenos Aires

En el marco de la investigación sobre el paradero de Loan Danilo Peña, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación sobre el incremento de casos de trata de 
personas y envió un mensaje 
indirecto al arco político -en 
particular al Estado Nacionalpara evitar recortes en el presupuesto para la prevención, la 
persecución penal y la asistencia a las víctimas.

"Queremos expresar nuestra preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos", expresó la entidad en la previa del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio.

Al recordar el caso de Loan, el niño correntino del que se desconoce su paradero desde hace más de un mes, la Conferencia Episcopal Argentina que preside el monseñor Oscar Ojea, reiteró su "mirada sobre la situación actual y afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, plani-



"Es prioritario contar con presupuesto para la persecución penal y la asistencia a víctimas", indicó la CEA

ficación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención".

"Queremos reiterar en este día nuestra mirada sobre la situación actual y afirmar la necesidad de un Estado activo en 
el combate del delito de Trata 
de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento 
y control de las políticas públicas de prevención", afirmaron 
luego.

"Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia", enfatizaron, para agregar que "este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado".

El comunicado fue firmado por la comisión ejecutiva de la CEA, integrada por los monseñores Oscar Ojea (obispo de San Isidro), Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza), Carlos Aspiroz Costa (arzobispo de Bahía Blanca) y Alberto G. Bochatey (obispo auxiliar de La Plata). Todos suscribieron al mensaje de que "es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas".

Como parte del diagnóstico, indicaron que el desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo constituyen un caldo de cultivo para la Trata y Explotación de Personas. "El trabajo digno es la prevención más eficaz contra de este delito y en particular, permite superar la prostitución, uno de los hechos más degradantes de la persona", agregaron.

## AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. - AUBASA

DOMICILIO LEGAL: CALLE 46, Nro 561 - PISO 9° - LA PLATA - PROV. DE BUENOS AIRES DOMICILIO COMERCIAL: RECONQUISTA 575 - PISO 5°- CABA

## Licitación Pública Nº7/2024

Llámese a Licitación Pública Nº 7/2024 "Obra Hidráulica de la conexión Av. 520 con la Autopista Buenos Aires La Plata - Etapa 2".

Presupuesto: \$382,000.000 (Pesos trescientos ochenta y dos millones) más IVA.

Consulta de Pliegos: Los pliegos podrán ser consultados en forma gratuita en el sitio web de AUBASA www.aubasa.com.ar; el de Bases y Condiciones Generales en la sección legales y el de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas previa registración del interesado en el sitio web sección compras, al momento de presentación de la oferta deberán incorporar en la misma una copia impresa debidamente suscripta.

Valor del Pliego: Sin Cargo.

Garantía de oferta exigida: 1%.

Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, en la sede comercial de AUBASA. Reconquista 575, Piso 5º - CABA - Tel./Fax: 3221-7800 a partir de este anuncio y hasta una hora antes del acto de apertura. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.

Acto de Apertura: El 23/08/2024 a las 12:00 hs. en la sede comercial de AUBASA, Reconquista 575 - Piso 5º - CABA.



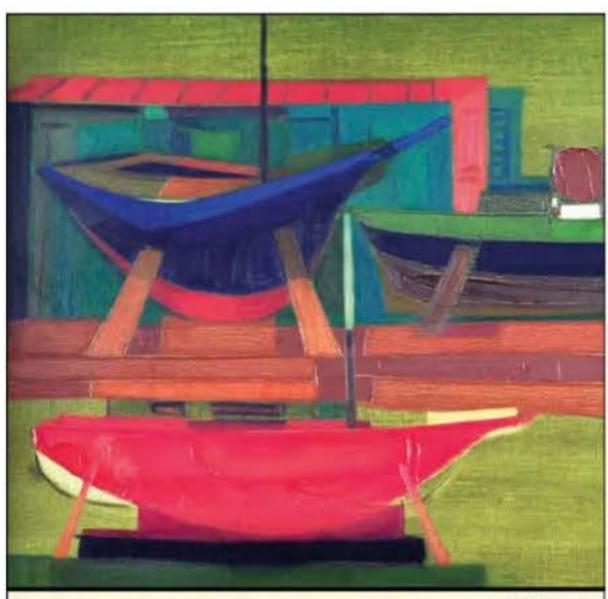

Astilleros

## **VICENTE FORTE**



Lunes a Viernes de 12 a 20 hs. Cerrito 1522 | Buenos Aires | Tel.: (011) 4815 1556 www.zurbaran.com.ar

00000

## El Cronista

## Apertura

# El Cronista

# Vaca Muerta y Patagonia

Futuro económico

Miralo en VIVO

cronista.com 25 de Julio - 12:00 hs.



















# Finanzas & Mercados



CLAVE PARA CONTENER DÓLAR Y PRECIOS

# Emisión cero: la base monetaria tendrá un tope en \$48 billones



El BCRAya fijó los parámetros para el ancla monetaria.

Comenzó el cierre de las canillas de emisión del BCRA y el plan para provocar baja del dólar. La visión del Bank of American sobre el mercado cambiario. El impacto del debut de las LeFi

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

El Gobierno entra en zona de definiciones con la puesta en marcha de medidas con las que apunta a contener al dólar y llevar a la inflación a niveles mínimos, cercanos al 0, como señalara hace dos semanas Javier Milei. El BCRA, en ese sentido, dentro del plan oficial de emisión cero, apunta a que la base monetaria amplia (incluyendo pasivos remunerados) tenga un tope de \$ 47,8 billones, monto que surge de los niveles existentes al 30 de mayo.

Desde que se inició la suba del dólar libre y el financiero (MEP y "contado con liqui") y comenzaron las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario, especialmente cuando la brecha llegó a un máximo en torno al 60 por ciento. Con ese fin el equipo económico lanzó una serie de medidas que pasaron por cerrar las canillas de emisión de pesos: los "puts" (opciones de venta de títulos públicos en poder de bancos) y el congelamiento de la base monetaria (incluso cuando se emiten pesos para comprar dólares).

En un artículo publicado ayer en El Cronista, el economista Miguel Kiguel destacó que "no se cerró la canilla de emisión porque los bancos pueden obtener dinero del Banco Central con las Lecap y las LeFi casi con la misma facilidad con la que tenían con los pases y las Leliq. Las LeFi son transformables en dinero a pedido de los bancos ya que el Banco Central se compromete a comprarlas diariamente a su valor técnico (capital más interese devengados) mientras que para las Lecap los bancos tienen abierta la ventana de pases activos del Banco Central".

La base monetaria que se congelará desde el BCRA será la amplia al 30 de abril (incluye pasivos remunerados) por lo que en definitiva la base monetaria convencional (circulante más depósitos de bancos en el BCRA, hoy por encima de los \$ 21 billones) puede seguir creciendo aunque para ello tendrá que ceder el stock de las LeFi en poder

de los bancos. La intención de estos cambios pasó por purificar el balance del BCRA, sin pasivos remunerados, "puts" y la promesa oficial de congelar la base monetaria amplia.

Los interrogantes pasan por el tipo de cambio oficial, la brecha con el dólar libre y, por ende, un eventual salto cambiario al momento del levantamiento del cepo. Todo está relacionado: el alto valor en el riesgo país, rondado los 1570 puntos, refleja la escasa acumulación de reservas por parte del BCRA y la demora oficial en el levantamiento de los controles cambiarios. El reciente informe del Bank of America sobre Latinoamérica destacó en el capítulo sobre la Argentina que "el tipo de cambio ha estado bajo presión. La lenta depreciación del peso (2% mensual) por debajo de la inflación a medida que apreció el tipo de cambio real genera preocupaciones sobre un peso sobrevaluado. La brecha cambiaria paralela vs. el tipo de cambio oficial saltó a un máximo del 54% desde el 20% anterior". Agrega que "el BCRA anunció que venderá dólares en el tipo de cambio paralelo para desacelerar la creación de dinero. Ahora, esperamos que el BCRA mantenga un ritmo de caída del 2% pero haga ajustes para compensar la eliminación del impuesto a las importaciones entre septiembre y diciembre".

Ayer el BCRA comenzó la semana comprando u\$s 55 millones. Los pesos emitidos para comprarlos no necesariamente serán absorbidos inmediatamente. Incluso el BCRA puede hacerlo vendiendo dólares en el "contado con liqui" pero también a través de las flamantes LeFi (ver pág. 15). La baraja a jugar se la reserva Santiago Bausili en función de las condiciones del mercado. La otra señal ayer pasó por lo anticipado ayer por El Cronista: no hubo cambios en las tasas del BCRA, más allá del impacto que tiene que las LeFi no están alcanzadas por Ingresos Brutos en CABA.

Purificación en marcha...

IMPACTO CAPUTO

## El dólar oficial anotó una baja por primera vez desde diciembre

Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El tipo de cambio oficial bajó por primera vez lo que va del año, un comportamiento inusual en medio del esquema de administración del ritmo de devaluación que inició la administración anterior y, hasta ahora, continúa la actual, en el marco de las restricciones cambiarias.

La cotización oficial del dólar en la plaza mayorista finalizó la jornada de ayer con una caída de \$ 1 respecto al cierre del viernes, por lo que quedó en \$ 926,5, en una jornada en la que se negociaron apenas u\$s 201,7 millones de contado.

Se trata de la primera baja nominal de la cotización de la divisa en el mercado oficial y se dio luego de que en la jornada del viernes registrara un incremento diario de \$ 3, muy por encima de los \$ 0,5 que habitualmente anota en cada sesión.

No obstante, en lo que va del mes, el tipo de cambio oficial acumula un incremento de 1,6%, consistente con el 2% mensual con lo que se prevé que finalizará julio, tal como está establecido en el esquema del equipo económico del Gobierno.

La baja de la divisa se dio en una jornada en la que el BCRA compró u\$s 55 millones para las reservas a través del mercado oficial de cambios y el acumulado de julio avanzó a u\$s 177 millones. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u\$s 144 millones y hasta situarse en u\$s 27.422 millones, estimó la entidad de manera preliminar.

La variación, además, se dio en una rueda en la que el MEP y el CCL operaron casi sin variación, en torno a los \$ 1333 y \$ 1330, respectivamente. El blue, por su parte, cedió 0,3% y al final de la jornada se negoció en \$ 1420 en la punta de compra y \$ 1440 en la de venta.

DEBUTARON EN REEMPLAZO DE LOS PASES

# Efecto LeFi: suben los rendimientos de las cauciones y de los fondos de money market

El debut de las Letras Fiscales de Liquidez empujó a un aumento en los rendimientos de cauciones y de los fondos de money market. El BCRA aún no sube las tasas. Dudas sobre la liquidez de las LeFi

#### \_ Leandro Dario

. Idario@cronista.com

El mercado tuvo ayer su primera rueda de operaciones con el nuevo instrumento de política monetaria: las Letras Fiscales de Liquidez (LeFi), que en su debut ya generaron un efecto arrastre positivo para el rendimiento de las cauciones y en los fondos money market. Es que las LeFi, que fueron licitadas ayer en reemplazo de los pases, no tributan Ingresos Brutos (IIBB), ya que son un instrumento emitido por el Tesoro, por lo cual los bancos obtienen un rendimiento levemente mayor.

Hoy por la mañana se conocerá el resultado de las opciones de los bancos al reemplazar los pases pasivos por LeFi. Pero mientras tanto, ayer, si bien el BCRA no modificó la tasa de interés como llegó a especularse que haría, el debut de las LeFi operó como un aumento. Los bancos cobraban el 40% anual pleno de interés, sin descuentos impositivos. Eso implica que la tasa efectiva mensual sube de 3% (neta de IIBB) a 3,35 por ciento. Ese efecto generó mejores rendimientos de las cauciones y los fondos de money market.

"El efecto que tuvo el debut de las LeFi fue la suba de tasas en títulos de corto plazo como la caución, en donde vimos una suba de 300 puntos básicos. Con esto esperamos algo más de demanda de fondos money market y T+1", aseguró Mauro Carrizo, analista de Cocos Ca-

pital. "Si bien la suba no es significativa queda un poco más atractivo para aquel inversor que hasta hoy se volcaba 100% al dólar", agregó.

La gran pregunta ahora es cuál será la liquidez que ofrecerán las LeFi, que tienen como plazo un año, frente a los pases,

El debut de las LeFi generó una suba de tasas en títulos de corto plazo como la caución, donde aumentó 300 puntos básicos

La gran pregunta ahora es cuál será la liquidez que ofrecerán las LeFi, que tienen como plazo un año, frente a los pases a un día

que eran un instrumento corto a un día. "Lo que está en duda también es qué compromiso va a tener el Central para garantizar la liquidez de los bancos. Una cosa era tener un instrumento de cortísimo plazo, como los pases, y otra es tener una Letra a un año", consideró Alejandro Vanoli, ex presidente del BCRA y director de Synthesis.

El temor del sistema bancario es quedar descalzado con los depósitos a plazo fijo. Por otro lado, la liquidez es importante para que las entidades continúen ofreciendo créditos.

Las LeFi también incre-

mentan la exposición a "riesgo Tesoro" de los bancos, que ya no son acreedores de instrumentos emitidos por el Central. "Con este mecanismo los bancos aumentan la exposición al sector público. Esto los bancos no lo querían, pero tienen que llevarse bien con el BCRA y en lo inmediato no tienen mucha alternativa", asegura Vanoli.

"La lectura del mercado en lo inmediato es que el programa económico cierra con más brecha en lo cambiario y con más deuda pública en lo fiscal, así que eso expresa un poco la suba al riesgo país a lo largo de la se-

mana pasada luego de los anuncios del Gobierno", agregó.



Aunque en el mercado corrían versiones de una posible suba de tasas, el Central eligió postergar esa decisión, teniendo en cuenta que la exención impositiva funcionaba como una suba de facto de los rendimientos. La tasa de Política Monetaria es de 40% nominal anual (TNA), lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) de 49,15 por ciento.

En Cocos Capital creen que si los mejores rendimientos que ofrecen a partir de ayer cauciones y FCI incentivan a que ahorristas compren menos dólares, eso generará un impacto positivo en las reservas. "Si hay un efecto contra el dólar también implicará el menor uso de reservas vía intervención", asegura Carrizo.

"Eventualmente el BCRA podría efectuar una suba de tasas buscando suavizar la presión sobre los dólares financieros y sin necesidad de intervenir con venta de dólares en el mercado", afirmó Pedro Siaba Serrate, de PPI.

Con las LeFi, el mercado espera volver a las tasas positivas.



Las Letras Fiscales de Liquidez tienen un plazo de un año y sólo pueden ser suscriptas por los bancos.

OPCIONES DE INVERSIÓN

## Los Bopreal ganan protagonismo por la volatilidad de los bonos soberanos

Julián Yosovitch

\_ jyosovitch@cronista.com

La disminución en la acumulación de reservas por parte del BCRA, combinada con la dificultades legislativas del Gobierno, provocaron un freno en el rally de los bonos y caídas desde abril de 8% a 17 por ciento.

En ese contexto, los inversores comienzan a ver con mejores ojos el potencial posicionamiento en renta fija en moneda dura, pero de menor volatilidad. Los Bopreal aparecen como una opción en dólares con dinámica más firme y de menor volatilidad respecto del soberano. Sobre todo para el corto plazo.

Juan Manuel Truffa, director de Mercado Para Todos, cree que existe un comportamiento simétrico entre las curvas de los Bopreal y soberano. "En momento de subas marcadas en la deuda soberana hard dólar, el Bopreal suele ser positivo, más marginalmente. En los escenarios de estrés, tiene un mejor

desempeño relativo", dijo.

La parte corta de la curva soberana opera con tasas de 27%, mientras que la media larga rinde entre 20% y 18 por ciento. En cambio, los Bopreal rinden 22,5% en el tramo corto y entre 19% y 17,5% en el medio y largo. El mercado los ve como instrumentos más conservadores que los globales.

Bajo un enfoque cauteloso, en Adcap Grupo Financiero ven que el Bopreal Serie 3 "tiene un punto de entrada atractivo ya que ha estado bajo presión después de que fueron utilizados por los bancos para pagar dividendos", señalaron. Agregan que también funciona como "una apuesta conservadora, ya que ha recibido la corrección y aún no se ha recuperado debido al posicionamiento técnico".

En la consultora 1816, consideran que debe observarse el contexto de financiamiento del Tesoro. "Justifica mantener bopreales por sobre globales es un escenario intermedio en el que el soberano no recupera el acceso al crédito internacional en los próximos años, mientras que el Gobierno cumple a rajatabla los compromisos en moneda extranjera del BCRA, que vencen todos dentro de la administración de Milei".\_\_\_



Las grandes tecnológicas rebotaron hasta 5,1% en Nueva York.

GRAN ALIVIO PARA LAS TECNOLÓGICAS

## Wall Street celebró mejores chances de Trump y hubo tibio contagio argentino

Las acciones argentinas operaron mixtas, los bonos en dólares avanzaron en Nueva York y el riesgo país cedió a 1570 puntos. Leve impacto por la celebración del mercado estadounidense

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los inversores del mercado bursátil en los Estados Unidos reaccionaron con optimismo el retiro de la candidatura para la reelección por parte del presidente Joe Biden, aunque no fue suficiente para impulsar con fuerza a las acciones de las empresas argentinas y a los bonos soberanos en dólares.

El buen recibimiento de Wall Street a la noticia sobre la salida de Biden de la carrera presidencial se reflejó en un incremento generalizado en los precios de las acciones. Tras las subas, los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq finalizaron la jornada con avances de 0,3%, 1,1% y 1,6%, respectivamente.

Entre los repuntes estadounidenses de ayer se destacaron, entre otros, los de papeles grandes empresas tecnológicas, como Tesla (5,1%), Ndivia (4,8%), Alphabet (2,2%) y Meta (2,2%). Así, rebotaron tras las fuertes caídas que registraron la semana pasada, con las que arrastraron al resto del mercado.

En el caso particular de Nvidia, se sumó la noticia que indicó que la compañía está trabajando en una versión de sus nuevos chips de inteligencia artificial para el mercado chino, lo cuales cumplirían con los actuales controles de exportación que impone Estados Unidos.

"Creo que la salida de Biden estaba descontada en gran medida, pero necesitábamos algo definitivo al respecto. Ahora estamos viendo las operaciones de Trump, una mayor asunción de riesgos, las pequeñas capitalizaciones, las posiciones largas en petróleo y gas", afirmó Lou Basenese, de MDB Capital en Nueva York.

## CAUTELA LOCAL

Los activos argentinos no lograron alinearse completamente al optimismo del mercado estadounidense, en medio de la cautela de los inversores locales. Se mantienen las dudas respecto a la capacidad del BCRA para acumular más reservas, entre otros desafíos, como la salida de las restricciones cambiarias.

"A pesar del envión del norte, los activos domésticos
acompañaron apenas con moderadas y selectivas mejoras.
Los inversores buscan analizar
los anuncios económicos que
apuntan a avanzar rápidamente
con el ordenamiento monetario, aunque también a mejorar
la confianza para reducir la
brecha cambiaria y el riesgo
país", señaló el analista Gustavo
Ber.

Los ADR argentinos operaron en Estados Unidos con variaciones mixtas, aunque predominaron los avances. Las subas fueron lideradas por los papeles de las energéticas Central Puerto (3,7%) y Transportadora de Gas del Sur (3%), mientras las principales bajas fueron las de Macro (-3,1%) y Vista (-0,9%).

Las acciones también cotizaron principalmente en alza en la plaza local. El índice S&P Merval avanzó 1,4% tanto en pesos como en dólares al tipo de cambio CCL mediante Cedear, por lo que finalizó la sesión en 1.590.406 puntos y 1196 puntos, respectivamente.

Las mayores subas del panel líder se registraron en Central Puerto (5,4%), Ternium (3,9%), Comercial del Plata (3,2%), mientras las principales bajas se dieron Byma (-1,4%), Cablevisión (-0,8%) y Cresud (-0,5%).

Los títulos de deuda soberana en dólares operaron en verde, en línea con el promedio de la deuda emergente. Los bonos Globales en Wall Street avanzaron entre 0,5% y 1,2%, liderados por los que vencen en el año 2041, mientras el riesgo país retrocedió 20 puntos básicos y finalizó la jornada en 1570 unidades..... FUTURO GOBIERNO EN LOS EE.UU.

# Nuevas estrategias de inversión nacen con la salida de Biden

\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Las acciones en Wall Street treparon luego de que los inversores incorporaron a los precios el anuncio del presidente de EE.UU, Joe Biden, sobre su retiro de la carrera presidencial. Las acciones recuperaron algo de terreno después de las caídas de la semana pasada. El S&P500 subió 1,09%, el Dow Jones 0,32% y el Nasdaq 1,57 por ciento.

El presidente Joe Biden anunció el domingo que no participará en la contienda y respaldó la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, y en paralelo, al aceptar la nominación republicana el jueves, Trump volvió a prometer un recorte de los impuestos corporativos y de las tasas de interés. Estos movimientos políticos tienen impacto en las acciones, que responden a las especulaciones acerca de quién tiene más chances para ser el próximo presidente de los EE.UU. El sitio de apuestas en línea PredictIT mostró que el precio de una victoria de Donald Trump bajó cuatro centavos, a u\$s 0,60, mientras que subió 12 centavos, a u\$s 0,39, para una victoria de Harris.

## MAYOR VOLATILIDAD

Lo cierto es que el mercado opera con un mayor nivel de volatilidad en las últimas semanas. El índice VIX, tocó 15 puntos la semana pasada, su mayor nivel desde abril, en medio de un retroceso de 3% en promedio de las acciones durante la semana pasada. La volatilidad evidencia los temores de los inversores en la antesala de la carrera presidencial. Además, el mercado opera con mayor volatilidad ante las expectativas de recortes de tasa de interés por parte de los miembros de la Reserva Federal.

A fin de este mes habrá una nueva reunión del comité de política monetaria de la Fed, aunque se espera que el primer recorte de tasa ocurra recién en septiembre.

Manuel Carpintero, head portfolio manager de Nash Inversiones, considera que hay que ser cauteloso con las acciones hacia adelante y que el escenario luce más propicio para los bonos. "Creemos que se pueden venir un periodo donde los bonos tengan un mejor rendimiento que las acciones producto de una baja de tasa de la Fed. Los miem-

bros de la Fed ya tienen motivos para bajar la tasa, con la inflación que ya está llegando al 2% anual de objetivo", sostuvo.

Además, Carpintero considera que el factor electoral podría afectar a las acciones.

"Vemos más potencial ahora en bonos que en acciones ya que desde el lado electoral, todo parece indicar que Trump va a ganar. Lo que va a intentar hacer es algo similar a lo que hizo en su anterior mandato, que fue intentar que EE.UU. vuelva a ser más competitivo a nivel comercial. Por lo tanto, seguramente va a presionar a la Fed a que baje aún más la tasa para intentar debilitar al dólar a nivel global", estimó.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, advierte la mayor volatilidad en las acciones a causa de las ten-

"Los inversores vienen siguiendo principalmente la posible baja de tasas de la Fed y las elecciones en EE.UU.", sostuvo Franco

El índice de volatilidad VIX, toco 15 puntos la semana pasada.Este fue su mayor nivel desde abril pasado

siones que generan las elecciones y los cambios en la tasa de
interés de la Fed. "El mercado
americano viene operando con
algo más de volatilidad en los
últimos días, con el VIX volviendo a niveles que no se veían
desde abril. Consideramos que
los inversores vienen siguiendo
principalmente dos temas. Uno
de ellos es la posible baja de tasas de la Fed y las elecciones en
EE.UU.", sostuvo Franco.

En ese sentido, agregó que el mercado apunta a que en septiembre podrían recortarse y que en diciembre podría haber otra baja. Por esta razón, Franco recomienda cautela. "En este contexto en el que las valuaciones son elevadas, preferimos ser bien selectivos en cuanto a nombres. Para perfiles más arriesgados, nos sigue gustando el sector tecnológico, aunque también vemos espacio para apuestas por papeles del sector energético y a alargar duration en la curva de Treasuries a la espera de un entorno de tasas de referencia más bajas en EE.UU.", detalló.\_\_\_

EL PAGO DE VENCIMIENTOS 2025

# Repo: plantean que la estrategia financiera arriesga las reservas

El presidente Javier Milei anticipó que los vencimientos de deuda en dólares los pagará "como sea" y que recurriría a un "repo". La operación pondría en jaque activos



\_\_\_ epizarro@cronista.com

Las reservas del Banco Central podrían acentuar su signo negativo; las tenencias netas sumarían más números en rojo en caso de que el Gobierno recurra a una operación de "repo" -la estrategia anticipada por elk presidente Javier Milei el fin de semana- para abonar los vencimientos de deuda en dólares del próximo año, si es que no logra rollearlos.

Una operación de "repo" aumentaría los pasivos, sin mejora en los activos en las reservas que volvieron a terreno negativo por u\$s 6000 millones.

El "repo" consiste en un préstamo de corto plazo en el que el tomador de los fondos deja como garantía algún activo. Milei no especificó cuál sería, pero se especula con el oro recientemente enviado a Londres, según el ministro Luis Caputo.

Juan Manuel Franco, del Grupo SBS, cree que la estrategia funciona para garantizar el pago a los bonistas en el corto plazo, pero que se necesita profundizar en la normalización de la ma-



Analistas creen que debería priorizarse la salida a mercados.

..

Aunque rescatan la voluntad de buscar liquidez para cumplir con el pago de enero de 2025, se sumarían nuevos pasivos

Para la liberación del cepo de 2016 se tomó un repo de u\$s 10.000 millones con bonos en garantía que se cancelo en pocos meses croeconomía para acceder a los mercados internacionales de deuda y rollear los vencimientos sin ir a ese financiamiento.

El economista Gabriel Caamaño resalta la voluntad de búsqueda de liquidez para pagar en un contexto de reservas netas muy negatívas, pero el "repo" acentuaría el rojo porque implicaría un nuevo pasivo en dólares con el mismo activo. Además, advierte, no está claro si después contará con el monto para cancelar la operación.

De acuerdo con Caamaño, el BCRA posee en lingotes de oro menos de u\$s 4300 millones, contra u\$s 4500 millones que vencen en enero próximo. Sería "una bala que se usa una vez y luego se acaba", y debería ser un recurso de última instancia.

Los críticos de la estrategia a la que eventualmente recurriría Milei para los vencimientos de 2025 también advierten que el oro que se deje en garantía podría caer bajo algún embargo en los juicios que la Argentina tiene abiertos en tribunales del exterior.

Con diferencias, el comentario de Milei recuerda a un "repo"
que se hizo en 2016, bajo la gestión del expresidente Mauricio
Macri, que tomó unos u\$s
10.000 millones con bonos como
garantía y lo canceló en pocos
meses. El objetivo era mostrar
liquidez ante una eventual corrida cambiaria tras la liberación
del cepo, lo cual no sucedió en
ese momento.

"En ese momento, había reservas negativas que había dejado el gobierno de Cristina
Kirchner. Ese repo fue para
mostrar que ante cualquier cosa
que pasara tenía ese monto para
intervenir. Pero se usó más la
tasa de interés y habían salido
del cepo con una devaluación y
no se necesitó intervenir. Una
vez hubo reservas netas positivas, lo cancelaron", recuerda
Caamaño.\_\_\_



De lunes a viernes un nuevo capítulo para vos.



Podcast

Economía al día

El Podcast de El Cronista, que todas las mañana te cuenta qué pasa y te hace la economía más fácil.











## Negocios



## Fiat vuelve con el auto más barato

Se trata del regreso del Mobi, city car que se relanza en breve en Argentina por mejores condiciones para importarlo de Brasil. Costará menos que el Cronos.

COSTOS ALTOS, INFRAESTRUCTURA, PROCESO JUDICIAL Y MERCADO PEQUEÑO

# Los 'cielos abiertos' no alcanzan para que reabra el aeropuerto El Palomar



La desregulación del mercado fue la clave para pensar en su reapertura, pero no hay una línea que refiera a la reactivación de la terminal

La reapertura del aeropuerto se colocó en el centro de la escena tras la desregulación del mercado. Sin embargo, en el sector adelantan que será difícil que El Palomar vuelva a recibir vuelos comerciales

Lola Loustalot

lloustalot@cronista.com

Tras la oficialización de la desregulación del sector aerocomercial, que busca implementar nuevamente la política de cielos abiertos y aumentar la competitividad sumando jugadores en el mercado doméstico, se empieza a pensar en la necesidad de un nuevo aeropuerto.

A pesar de que El Palomar, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, sería la opción más cercana, hay cuatro razones por las que el aeropuerto no

volvería a recibir vuelos comerciales: costos altos, servicios de rampa, un fallo judicial inconcluso y una cantidad de vuelos diarios que no justifica la apertura de la tercera terminal en una misma región.

Es por esto que en el sector alertan que "sería muy compleja su vuelta", ya que es difícil que las aerolíneas que anteriormente operaban en ese aeropuerto (JetSmart y Flybondi) estén dispuestas a volver a hacerlo. "Es costoso y sería el tercer aeropuerto en una misma ciudad. Significa un precio muy

Para las líneas aéreas que ya tienen un lugar propio en Aeroparque y Ezeiza, el Palomar no es una opción considerable

Ahora, El Palomar se usa para vuelos de la Fuerza Aérea Argentina y LADE (Líneas Aéreas del Estado)

alto para las líneas aéreas que ya tienen un lugar propio en Aeroparque y Ezeiza", explicó a El Cronista una fuente con conocimiento del tema.

A pesar de que el documento de desregulación del mercado que se publicó en el Boletín Oficial fue la clave para empezar a pensar en la reapertura de El Palomar, no hay una línea que refiera a la reactivación de la terminal, que, actualmente, se usa para vuelos de la Fuerza Aérea Argentina y LADE (Líneas Aéreas del Estado).

Por el contrario, la nueva norma establece la posibilidad de cada aerolínea de elegir su propio servicio de rampa, la liberación contractual y la quita de privilegios de franja horaria y capacidad aeroportuaria para Aerolíneas Argentinas.

A pesar de que el decreto que publicó el Gobierno le quitó la

exclusividad de la prestación del servicio de mangas, acarreo de aeronaves, traslado de pasajeros del avión a la terminal y carga de equipaje a la estatal Intercargo, en el sector se resisten a la idea de armar una nueva infraestructura para El Palomar.

"No es conveniente llevar el servicio de rampa a El Palomar. Aun no se definió el alcance de la medida", explicaron en el sector. Es decir que, en el documento oficial, no se especificó cuáles serán los aeropuertos en los que cada línea aérea podrá decidir qué empresa será la proveedora de este servicio.

Respecto a la quita de privilegios de Aerolíneas Argentinas, según comentaron en el sector, las líneas low cost empiezan a ganar terreno en detrimento de la aérea de bandera. Esto significa que se reorganizarán los espacios que cada compañía tiene, tanto en Aeroparque, como en Ezeiza.

Se suma, además, que la actividad de aviación civil está detenida en El Palomar desde octubre de 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso mantener la suspensión de toda la actividad aerocomercial ante la falta de un estudio de impacto ambiental.

En 2018, los vecinos nucleados en la organización 'Stop Flybondi ' obtuvieron un amparo para que se suspendieran los vuelos hasta tanto se presentara un análisis de impacto ambiental. Este, se revocó parcialmente un mes después, cuando Aeropuertos Argentina presentó los resultados de un estudio en ese sentido, lo que permitió a Flybondi a retomar su actividad. Sobre esa revocatoria, los vecinos recurrieron en queja a la Corte que finalmente definió anular la medida.

"Para que El Palomar tenga vuelos, se necesita de compañías que quieran volar", comentaron a este medio. "Hay una gran diferencia entre la cantidad de vuelos que hay en Buenos Aires y los que hay en ciudades que tienen tres aeropuertos como Londres, Nueva York o Paris".\_\_\_

Negocios Negocios 19



La compañía espera alcanzar, para fin de año, una facturación de, aproximadamente, u\$s 1,5 millones

PATOLOGÍAS EN BOVINOS

## Laboratorio local lanza un remedio que evita grandes pérdidas al campo

König consiguió la aprobación del Senasa para comercializar Dardox, su nuevo producto, que previene una enfermedad bovina que causa pérdidas millonarias en la región

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

El laboratorio argentino König, especializado en el desarrollo de productos veterinarios, anunció una inversión de u\$s 186.000 para lanzar Dardox. Se trata de un sarnicida, garrapaticida y piojicida -antiparasitario que se utiliza exclusivamente en bovinos-, clave para evitar pérdidas en el campo.

El proyecto de Dardox, que inició hace cinco años, consiguió la aprobación de Senasa para lanzar el producto al mercado. De esta manera, la compañía de capitales locales espera alcanzar, para fin de año, una facturación de, aproximadamente, u\$s 1,5 millones.

Según aseguran en König, este nuevo producto es eficaz ante la sarnicida, una patología que, junto con la garrapata bovina, causa grandes pérdidas para el campo. De hecho, según datos de la compañía, en América

latina rondan los u\$s 23 billones.

"Hasta ahora, no existían en el mercado productos sarnicidas en pour on (sistema de aplicación tópica). Estos otorgan mayor seguridad y eficiencia a la hora de su administración para el control y tratamiento de esta patología", comentó Fernando Iparraguirre, asesor técnico de animales de producción de laboratorios König.

Según comunicó la empresa, para lograr la aprobación por parte de Senasa y conseguir la posterior comercialización, se exige, a través de varios ensayos, una eficacia del 100% del producto 15 días después de su aplicación. "Dardox alcanzó esos estándares satisfactoriamente", agregó Iparraguirre.

König emplea a más de 200 personas en la Argentina, y, en 2023, alcanzó una facturación de u\$s 34 millones. Para 2024 y de la mano de su nuevo lanzamiento, proyecta un crecimiento del 4% en volumen.

El laboratorio tiene 40 años de historia en el país y su nacimiento se remonta a la década del '40. Procedente de Viena, Austria, Otto Andreas König se instaló en Avellaneda. En ese momento, uno de los polos petroquímicos más grandes de América latina. Allí, König instaló una pequeña fábrica de productos químicos farmacéuticos, que le vendía directamente a los comercios de la zona.

Utilizando los conocimientos que traía de Europa, creó fórmulas y procesos para la fabricación de diferentes productos. En los años '50, tomó la decisión de incursionar en el negocio de la salud animal. La Argentina de esos tiempos ya era uno de los mayores productores de carne y principal exportador mundial pero la industria veterinaria local recién comenzaba.

König fundó su nueva empresa, Laboratorios König S.A., y en 1973 consiguió su primer registro con el líquido pulguicida y garrapaticida Tea 327. Luego, siguieron productos como Basken (primer antiparasitario interno de amplio espectro registrado en la Argentina), Bactrovet Plata AM (primer curabichera plata del mundo) y Glypodin (primer suplemento de cobre).

Años más tarde, la dirección de la compañía pasó a manos de Humberto Elbio Taroni, yerno de König. Con una visión más global del negocio, fundó las filiales de Brasil y Uruguay y fue así como la organización tomó un perfil internacional.

En las décadas siguientes, Taroni logró instalar la empresa en toda América latina. Hoy, König está presente en casi todos los países de la región. Tiene sede central en la Argentina, desde donde planifica y ejecuta operaciones para Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Venezuela. CIELOS ABIERTOS

# Tres aéreas extranjeras piden tener todo el año conexión con Bariloche

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La implementación de la política de cielos abiertos avanza en la Argentina. Tras la desregulación del sector aerocomercial -el Gobierno la oficializó hace dos semanas mediante la publicación de la modificación del Código Aeronáutico-, ya son varias las líneas aéreas que quieren operar o ampliar su presencia en el mercado doméstico.

En este contexto, tres aerolíneas buscan mantener una ruta anual con Bariloche, una de las ciudades turísticas más visitadas de la Argentina.

Tal es el caso de la chilena Sky, que, recientemente confirmó a El Cronista sus intenciones de aterrizar en la Argentina y empezar a operar vuelos domésticos, aunque está a la espera de una "señal de crecimiento del mercado". Así, la línea aérea de bajo costo aumentó la frecuencia para la ruta Santiago-Bariloche de cara al receso invernal.

Además, ejecutivos de la empresa que tiene negocios compartidos con Aerolíneas Argentinas ya que a fines de mayo firmó un acuerdo interlineal con para conectar más de 60 ciudades de la región, adelantaron a funcionarios de la localidad sus intenciones de mantener la conectividad todo el año, enfocado en el turismo estudiantil.

Latam Airlines, por su parte, anunció que, de cara a la temporada de verano volverá a operar la ruta que conecta a la ciudad de Bariloche con Santiago. La conexión se suma a la operación que la aérea chilena ofrece en la Argentina desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. A su vez, a partir de diciembre, también empezará a volar a la ciudad de Rosario.

Esta conexión no sólo facilitará la mayor llegada de turistas chilenos a la Patagonia, sino que a través del centro de conexión que Latam tiene en Santiago de Chile, el sur argentino se conectará con más de 10 destinos internacionales como Australia, Brasil, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos y Perú.

La panameña Copa Airlines, también busca expandir su actividad en la Argentina. De hecho, cuenta con un total de 54 vuelos semanales al país, aunque busca ampliar aún más su presencia. En septiembre empezará a volar la ruta Panamá-Ezeiza, hasta ahora nunca operada por la aerolínea.

## Las conexiones requeridas facilitarán la llegada de extranjeros todo el año a la Patagonia

Todas las aeronaves que despegan desde alguna ciudad del interior de la Argentina vuelan de forma directa hacia Panamá, sin hacer escala en la Capital Federal. Copa tiene vuelos a Panamá desde Rosario, Córdoba y Mendoza. La ruta con Salta se interrumpió en marzo de 2020 y todavía no se reactivó, pero el plan es retomarla pronto.

Las modificaciones en el Código Aeronáutico se hicieron "con el fin de aumentar la competitividad, desregular la actividad y sumar jugadores en el mercado aerocomercial", según establece el documento que se publicó en el Boletín Oficial.



El Gobierno busca desregular la actividad y sumar jugadores

PERFORACIÓN Y FRACTURA

# La actividad en Vaca Muerta aumenta 50% la demanda de equipos especiales

A la par de la infraestructura y la producción, las empresas de servicios especiales tienen que acompañar con la llegada de equipos para evitar otro de los cuellos de botella de la formación

Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

La provincia de Neuquén acaba de registrar un nuevo récord en la producción de petróleo, al superar en junio los 400.900 barriles por día, y también de gas con más de 104 millones de metros cúbicos diarios, una muestra del potencial que la industria puede alcanzar en Vaca Muerta.

Pero el anunciado desarrollo masivo de la formación requiere varias condiciones, una de ellas

no siempre mencionada, es la capacidad de las empresas de servicios especiales en poder ofrecer su infraestructura, equipos y personal suficiente para el salto de demanda que se le augura a Vaca Muerta para un futuro inmediato.

A tono con esa perspectiva de desarrollo, también proyectan su crecimiento e inversiones esas empresas que prestan servicios para las grandes operadoras y más conocidas como YPF, PAE, Tecpetrol, Pampa Energía entre



Vaca Muerta se prepara con infraestructura, equipos y personal para el salto de demanda

las nacionales, y los gigantes del exterior como Chevron, Petronas, Total, Vista o ExxonMobil.

Si las condiciones de transporte se van dando en la medida de lo que está proyectado la demanda en al menos un 50% en equipos de perforación y fractura, que en algunos casos podría hasta duplicarse, coincidieron distintos voceros de las compañías que avizoran una segunda ola de desarrollo para la formación.

El primer semestre del año se fue con un muy buen dato. Junio cerró con un récord para Vaca Muerta al alcanzar 1703 etapas de fractura realizadas con objetivo shale. Este termómetro de actividad en el no convencional refleja el impacto que viene registrando la ampliación del transporte de petróleo y los nuevos sets de fractura disponibles.

Estas empresas vienen alcanzando mes a mes récord de perforaciones en la roca de Vaca Muerta y de acuerdo a la consultora NCS Multistage, en lo que va del año se realizaron más de 9300 etapas de fractura, y su proyección para todo el año supera las 18.000 fracturas, casi un 25% más que el año anterior.

Las fracturas en Vaca Muerta son una técnica de extracción de gas y petróleo no convencional que tienen a su cargo un conjunto de compañías super especializadas en servicios especiales, como lo son Halliburton, SLB, Weatherford, Calfrac, Tenaris, San Antonio o Latitud 45.

Todo esto se viene logrando con la ocupación plena de apenas 10 sets de fractura disponibles para todas las compañías que operan en la formación, pero la proyección de demanda obliga a pensar en nuevos equipos para n

Neuquén acaba de registrar otro récord de producción de petróleo, al superar en junio los 400.900 barriles por día

Las empresas de servicios especiales prevén inversiones para cumplir con las grandes operadoras

o ponerle un techo al desarrollo como lo vino haciendo la capacidad de transporte de crudo y gas en los últimos años.

De llevarse a cabo las grandes obras de infraestructura planeadas para ampliar la red de transporte desde Vaca Muerta como Duplicar, Duplicar Norte, Vaca Muerta Sur y Triplicar, se espera que se incrementen los pozos a perforar y terminar, una oportunidad exponencial para incorporar entre 7 y 10 nuevos sets a los que ya funcionan hoy en el país.

Tan sólo YPF, como principal productor de la formación, prevé la necesidad de multiplicar los sets disponibles para apuntalar las operaciones de la compañía anunciados para la formación, y en ese su presidente Horacio Marín estimó recientemente que requerirán siete equipos de las principales compañías a partir de 2026. Es decir, un 70% de lo que está hoy disponible.

La empresa Tenaris reveló que decidió la incorporación de dos nuevos equipos en lo que resta

del año, duplicando su capacidad actual, y lo que le permitirá al brazo de servicios del grupo Techint en uno de los principales tres grandes jugadores del segmento local de servicios petrole-

Tenaris adquirió en 2021 los equipos de fractura de Baker Hughes en la Argentina. Tras una puesta en marcha en tiempo récord, la compañía hoy cuenta con dos sets de fractura y emplea a más de 200 personas en Neuquén, con contratos no solamente vinculados a Tecpetrol.

A comienzos de este mes Vista, la segunda operadora de hidrocarburos no convencionales del país, dio a conocer que importará un segundo set de fractura para acelerar su actividad en la Cuenca, el cual se espera se sume a las operaciones en la segunda mitad del año, para incrementar la producción prevista en 2025 y 2026

La importación se realizará gracias a un acuerdo estratégico con SLB, cuyo presidente Arpana Raman aseguró que en la multinacional existe la intención de "invertir en Argentina a largo plazo" para fortalecer las "tecnologías de vanguardia y soluciones que se están implementando para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y aumentar la producción".

Por su lado, la empresa NRG, consolidada como uno de los principales proveedores de arena para fractura, decidió la compra de un set de fractura reacondicionado en los Estados Unidos, no con la idea de conformarse como una empresa de servicios especiales sino asociarse a una de ellas y fortalecer su presencia en la formación.\_\_\_

## Medicamentos

LICITACIÓN ACELERADA Nº 42/2024

Imputación preventiva: \$10.000.000. Apertura: 01/08/2024 - 8 hs.

Adquisición de medicamentos con destino al servicio de Farmacia del Hospital de Niños Zona Norte "Dr. Roberto M. Carra", EXPTE. Nº 639/2024. DESTINO: Servicio de Auditoria Médica Hospital Provincial de Niños Zona Norte, FORMA DE PAGO: 60 DIAS F/FACTURA, SELLADO FISCAL \$2.268. PLIEGO A DISPOSICION EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Of. de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carra, comprashnzn@santafe.gov.ar. T.E.: 0341 - 4724532 Int. 102/132, Horario: 7 a 12:30 hs. VALOR DEL PLIEGO: \$4.000. Mediante Depósito en cuenta bancaria: Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta crédito CC 599-9001/04 Pesos. CBU crédito 3300599515990009001042. La boleta de depósito que deberá adjuntarse a la propuesta correspondiente, deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Polal. de Niños Zona Norte. Av. De los Trabajadores 1331.

santale.gob.ar



El Cronista Martes 23 de julio de 2024

## Info Technology



## Moto Edge 50 Ultra, ya en la Argentina

Motorola anunció el arribo de este celular de gama media-alta. Tiene pantalla pOLED, cámara de 50 MP y se vende por \$ 1.399.999

## Nicolás Cánovas

Director general de AMD para América Latina

## "Las computadoras con inteligencia artificial ya son un complemento perfecto para la nube"

El boom de la IA necesita de nuevos chips, cada vez más poderosos. La visión de este fenómeno de una de las principales compañías del sector

#### LA ENTREVISTA

\_\_\_ Adrián Mansilla

\_\_\_ amansilla@cronista.com

etrás del auge de la inteligencia artificial (IA) se produjo una gran valorización de las empresas que diseñan y fabrican los chips necesarios para que la tecnología funcione.

Uno de los principales protagonistas este ámbito es AMD, una compañía estadounidense conocida históricamente por sus procesadores y placas de video, que ahora avanza con fuerza en el ámbito de los servidores para IA y en el naciente segmento de las "PC con IA".

Para conocer la visión de la empresa sobre la expansión de esos mercados, El Cronista dialogó con Nicolás Cánovas, director general de AMD para América Latina.

## −¿Cómo fue el crecimiento de AMD en los últimos años?

–Los últimos 5 años fueron, probablemente, los mejores de nuestros 55 años de historia. La acción creció en este lustro un 423%. La capitalización de mercado se incrementó 500%, de u\$s 51.000 millones a u\$s 257.000 millones, con lo que pasamos a ser la tercera empresa de semiconductores más valiosa del mundo.

Esto se debe, en gran parte, a que trajimos una arquitectura de cero en 2017, Zen, que nos dio consistencia de productos y nos permitió diversificarnos a distintas industrias.

### −¿Y cómo se posiciona AMD en el campo de la IA?

—Somos la única empresa que ofrece CPU, GPU y NPU para IA. Además, lanzamos en diciembre del año pasado los aceleradores de IA MI300 y 300X, que son muy eficientes para manejar la carga de los grandes modelos de lenguaje en la nube. Este fue el producto que más rápido creció en toda la historia de AMD. Además, ya anunciamos el roadmap extendido con los MI325 y MI340, que casi duplican la performance.

En cuanto a PCs, nuestra actual familia de procesadores Ryzen AI brinda 50 TOPS, que es la nueva métrica para medir el rendimiento en IA. Y estamos trabajando con muchas empresas para potenciar el ecosistema de software, entre las que están Microsoft, Adobe y otros 170 desarrolladores.

## −¿Cuál es su estrategia en cuanto al software para IA?

–Nuestro enfoque en software es de código abierto, lo que permite que se retroalimente toda la industria y todos los desarrolladores. Esto es un diferencial frente a algunos competidores que tienen su código propietario. Creemos que esto es crucial para democratizar la IA y ponerla al alcance de todos.

## −¿Qué implica la adopción de chips con IA en laptops y PC?

-En los próximos dos años veremos un crecimiento muy fuerte, impulsado por el software. Microsoft es uno de los actores principales con su iniciativa Copilot+. Y la llegada de estas PCs con un cierto nivel de rendimiento asegurado trae un complemento perfecto a la nube, permitiendo usar modelos más pequeños pre-entrenados sin estar conectado a Internet. Esto es importante por temas como la seguridad, la confidencialidad y la latencia.

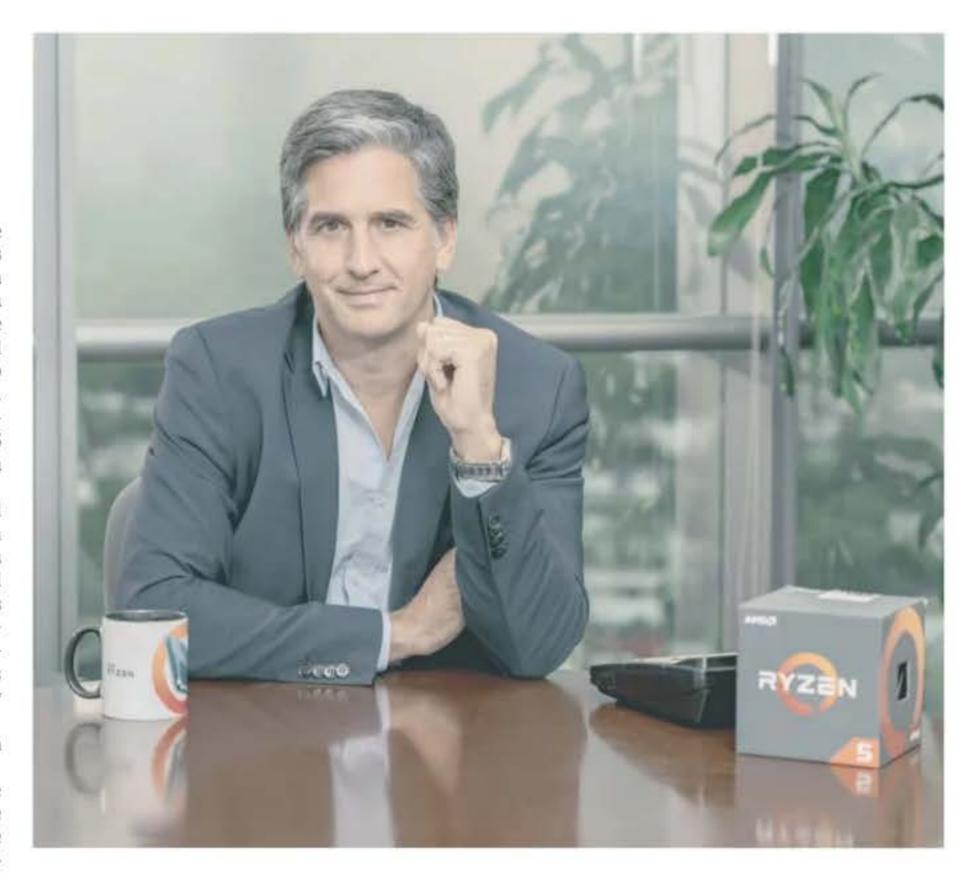

"La capitalización de mercado de AMD se incrementó 500% en los últimos 5 años y pasó a ser una de las empresas de semiconductores más valiosas" Vemos tres etapas: primero la IA pública en la nube, luego la IA privada en los dispositivos y, finalmente, la IA personalizada. Estamos en los primeros estadios de la IA privada, con millones de productos ya con NPU. Creo que va a explotar en los próximos dos años, especialmente en el ámbito empresarial.

#### –¿Se está incorporando la IA en los chips para gaming?

-Ya tenemos nuestra serie 9000, que se presentó en Computex. Son los últimos productos para PC de escritorio con Zen 5, que ya pueden correr inteligencia artificial. Y el Ryzen 9 9950X es el procesador de escritorio más rápido del mundo. El hardware está listo, ahora falta que los juegos empiecen a utilizarlo para cosas como personajes que hablen fuera de un guion en mundos abiertos.

#### –¿Cómo crecen en chips para data centers de IA?

 La demanda de IA en los centros de datos es enorme. Nuestros aceleradores de IA han sido adoptados masivamente por grandes actores como Google Cloud, Amazon Web Services, Meta y Microsoft. La demanda es tal que facturaremos con este producto lo que facturábamos a nivel empresa hace 5 o 6 años. Es un pilar de nuestro crecimiento. Estamos al inicio de una mega tendencia que va a explotar en los próximos años, y AMD está posicionada para aprovecharla en todos los segmentos: consumo, corporativo y data center.

## Financial Times



Sánchez, citado por la Justicia

El presidente del Gobierno de España fue citado a declarar como testigo en una investigación sobre acusaciones de supuesta corrupción y tráfico de influencias contra su esposa.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

# Cómo sigue la interna demócrata ahora que Biden bajó su candidatura y avanza Harris

El presidente de los Estados Unidos apoyó a su vicepresidenta poco después de retirarse de la campaña electoral. Pero aunque Kamala suma adeptos, el partido aún no dio su respaldo oficial

#### \_\_ Steff Chávez

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reseteado drásticamente la carrera presidencial de 2024 al anunciar que abandonará la contienda tras semanas de presiones del partido demócrata para que se hiciera a un lado.

Las llamadas comenzaron tras una desastrosa actuación en el debate de junio y se reintensificaron después de que el intento de asesinato de Donald Trump pareciera dar un nuevo impulso al candidato republicano.

Biden apoyó a su vicepresidenta, Kamala Harris, poco después de su anuncio el domingo, aunque el partido demócrata aún no ha dado su respaldo oficial.

"El pueblo estadounidense escuchará del Partido Demócrata sobre los próximos pasos y el camino a seguir para el proceso de nominación", que se regirá por las reglas del partido, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.

#### ¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL CANDIDATO PARA SUSTITUIR A BIDEN?

Aunque Biden ha apoyado a Harris para que lo reemplace al frente de la candidatura, ungiéndola de hecho, el partido aún no tiene un candidato oficial.

El presidente dijo en un post en X justo después de anunciar su decisión de apartarse de la campaña que "ofrecería mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año".

Si el partido se une en torno a ella, los demócratas evitarían una batalla interna y una caótica convención abierta que dejaría al descubierto sus fisuras ideológicas en Chicago el mes que viene. Harris ya había empezado a analizar a posibles compañeros de fórmula, entre ellos el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro,

y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, según dos personas cercanas a la vicepresidenta.

En un guiño a las posibles divisiones sobre el candidato, Biden hizo un llamamiento a la unidad al respaldar a Harris, diciendo: "Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo".

#### ¿ALGUIEN INTENTARÁ DESAFIAR A HARRIS?

Sigue siendo incierto, aunque parece poco probable. Joe Manchin, el senador centrista de 77 años de Virginia Occidental, declaró este lunes que no sería candidato presidencial.

El gobernador de California, Gavin Newsom, que ocupaba un lugar destacado en la lista de posibles sucesores de Biden, apoyó la candidatura de Harris. También se espera que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, apoye a la vicepresidenta, según tres destacados donantes y agentes del Partido Demócrata con conocimiento directo del asunto.

Los donantes demócratas también tendrán su influencia. Si empiezan a respaldar a Harris como ya han hecho George y Alex Soros-, es más probable que los políticos apoyen a la vicepresidenta y mantengan el flujo de financiación.

Otros podrían presentar sus propios nombres, pero eso podría desembocar en una guerra civil demócrata que perjudicaría al partido más que beneficiarlo.

## ¿QUÉ VA A PASAR CON BIDEN AHORA?

La decisión de Biden tiene ecos de cuando Lyndon B. Johnson conmocionó a la nación en marzo de 1968 al retirarse de la carrera presidencial diciendo que la presidencia no debía ser mancillada por "divisiones partidistas" mientras él se centraba en la polémica guerra de Vietnam.

Aunque ahora se le considera-



La Convención Nacional Demócrata se realizará el próximo mes en Chicago. BLOOMBERG

"Ofrecería mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido", afirmó Biden

## Ahora que el presidente se ha retirado, los delegados son libres de votar al candidato que quieran

rá un pato rengo, es probable que Biden siga los pasos de Johnson, centrándose en su agenda de política exterior -principalmente conseguir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás y consolidar el apoyo a Ucrania- y haciendo campaña en nombre de su sucesor.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS PARA NOMBRAR A UN SUCESOR? Dado que Biden se ha retirado antes de su nominación formal en la Convención Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) de agosto, las normas del partido establecen cómo se puede elegir a su sucesor.

En la DNC hay 3937 delegados comprometidos y se necesitan 1976 para ganar la nominación. Biden cuenta con el apoyo del 99% de los delegados comprometidos. Ahora que se ha retirado, son libres de votar al candidato que quieran, aunque es muy probable que se trate de aquel en torno al cual se aglutine el partido.

"Nuestros delegados están dispuestos a tomarse en serio su responsabilidad de presentar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense", declaró Harrison.

## ¿QUÉ PASA CON LOS FONDOS DE CAMPAÑA DE BIDEN?

Biden comparte comité de campaña con Harris, por lo que conservaría el acceso a sus fondos si se convirtiera en la candidata. El comité recaudó u\$s270 millones en el segundo trimestre.

Si alguien que no sea Harris sucede a Biden, su campaña tendría que ofrecer devolver el dinero a los donantes, que podrían entonces utilizarlo para contribuir a la campaña de un nuevo candidato, según el Leadership Now Project. Las normas federales limitan las transferencias entre candidatos a u\$s2000.

La campaña de Biden también podría transferir una cantidad ilimitada al DNC, que a su vez podría gastar hasta u\$s32 millones en coordinación con la campaña del nuevo candidato, según las normas de la Comisión Federal de Elecciones.

Los expertos en campañas dicen que la transferencia de cualquier fondo restante no podría entregarse directamente al candidato, sino que podría gastarse en consonancia con su campaña, similar a cómo funcionan los grupos de recaudación de fondos Super Pac.....

REPERCUSIONES EN WALL STREET

# Suben los bonos del Tesoro a largo plazo y hay incertidumbre sobre el 'Trump trade'

Los inversores han hecho una apuesta por los rendimientos del Tesoro que podría resultar rentable si los planes económicos de Donald Trump terminan en una mayor inflación

\_\_\_ Jennifer Hughes

\_\_\_ Kate Duguid

\_\_\_Leo Lewis

\_\_\_George Steer

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo bajaron el lunes tras la decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial de Estados Unidos, ya que los inversores revaluaron las posiciones del 'Trump trade' que habían construido en las últimas semanas.

Cuando los mercados abrieron con la noticia de que Biden no se presentaría a la reelección, el rendimiento a 10 años cayó 0,03 puntos porcentuales hasta 4,21%, mientras que los rendimientos a plazos más cortos subieron. Los movimientos marcaron una modesta corrección del cambio hacia una curva de rendimientos más pronunciada provocada por la anticipación de una segunda presidencia de Donald Trump. El dólar cayó un 0,1% frente a una canasta de divisas rivales, en una apagada reacción del mercado al anuncio de Biden.

"En las próximas dos semanas, creo que va a haber más
ruido que señales para los
mercados en lo que salga del
lado político", dijo Ray Attrill,
codirector global de estrategia
de divisas de National Australia
Bank en Sidney. "¿Eso significa
que dominará la economía? No
lo sé. Creo que todo probablemente juega para que haya un
poco más de indecisión en los
mercados de lo que ha sido en el
último mes más o menos".

La creciente confianza en una victoria de Trump, que según Stefan Koopman, de Rabobank, probablemente conduciría a "la desregulación, recortes de impuestos y un mayor gasto fiscal", había impulsado en las últimas semanas los activos refugio, incluidos el oro y el bitcoin, a medida que los traders priceaban una mayor probabilidad de políticas cripto-amigables, el aumento de las tensiones geopolíticas y una inflación estadounidense más fuerte.

En las primeras horas del lunes los precios de ambos activos registraron pequeños movimientos -bitcoin subió 0,8%, mientras que el oro cayó 0,1%.sugieren que los inversores se mantuvieron cautelosos a la hora de deshacer sus posiciones recientemente construidas, dijo Koopman, cuyo "caso base" seguía siendo una victoria de Trump en noviembre.

Los mercados de predicción mostraron que las probabilidades de victoria de Trump disminuyeron ligeramente el domingo, cuando Biden apoyó oficialmente a la vicepresidenta Kamala Harris.

En las últimas semanas, los inversores se han sumado a una apuesta por los rendimientos del Tesoro que podría resultar rentable si los aranceles y los planes de recorte de impuestos de Trump conducen finalmente a una mayor inflación. Ese trade – el llamado steepener [pronunciación] de la curva de rendimiento – también podría pagar si una menor inflación en el corto plazo lleva a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés en los próximos meses.

El lunes por la mañana se invirtió parte de la tendencia alcista, y la curva de rendimientos se aplanó al máximo en más de una semana.

En una nota a los clientes, Stuart Kaiser, jefe de estrategia de negociación de renta variable de EE.UU. en Citigroup, dijo que la decisión de Biden de correrse a un lado sería un "viento en contra para las operaciones de Trump" y "añadiría una prima de incertidumbre a las fechas [Convención Nacional Demócrata] en agosto y volvería a acercar las probabilidades a nuestro caso base 50/50" para el resultado de las elecciones.

Los futuros del S&P 500 subieron 0,7% antes de la apertura de Wall Street. Los futuros del Nasdaq subieron 1,1%, con los grandes títulos tecnológicos a la espera de recuperarse de las pérdidas de la semana pasada. Los títulos europeos también se recuperaron tras una serie de descensos diarios, y el Stoxx Europe 600 subió 1,2%.

En Asia, el índice Nikkei 225 cayó 1,2%. Los operadores dijeron que las caídas de 1,1% en el Kospi de Corea del Sur y de 0,5% en el S&P/ASX 200 de Australia eran probablemente el efecto de los fondos que recortan posiciones construidas en las últimas semanas en torno a las ex-



Los movimientos de ayer marcaron una modesta corrección en la curva de rendimientos. BLOOMBERG

La decisión de Biden de correrse a un lado sería un "viento en contra para las operaciones de Trump", dijo Kaiser

pectativas de una clara victoria de Trump.

En Japón, las acciones vinculadas a las industrias de defensa como Mitsubishi Heavy, IHI y Japan Steel Works se han disparado recientemente a máximos de varios años apostando a que una victoria de Trump y una era de aislacionismo estadounidense obligarían a aliados como Tokio a gastar más en equipamiento militar. Esas mismas acciones cayeron bruscamente el lunes, con el constructor naval IHI liderando los descensos.

Los frecuentes pedidos de Trump de aranceles para proteger a los fabricantes estadounidenses han provocado algunas preocupaciones de los inversores sobre las empresas que probablemente se verán afectadas, pero también han proporcionado un viento de cola para los grupos asiáticos con fuertes bases de fabricación en EE.UU.

"El panorama general es que los inversores probablemente todavía ven a Trump con ventaja, por lo que en términos de mercado, esto no es un gran cambio en la narrativa", dijo Takeo Kamai, jefe de servicios de ejecución de CLSA Securities.\_ LICITACIÓN PÚBLICA EX-2024-23116755- GCABA-DGCOYP Proceso de Compra BAC Nº 10002-1003-LPU24 Disposición Nº 215/GCABA-DGCOYP/2024

## Uso y explotación inmueble sito en la calle Virrey Cevallos 1236t/1270t, bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo.

Objeto de la contratación: Licitación Pública de etapa múltiple N° 10002-1003-LPU24 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso del inmueble ubicado en la calle Virrey Cevallos 1236t/1270t, por el término de treinta (30) años y en el marco de lo previsto en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su decreto reglamentario N° 129/GCABA-AGJ/23.

Canon base: PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL (\$3.165.000,00.-).

Valor del pliego: Gratuito.

Consulta y retiro de pliegos: Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser descargados gratuitamente en el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, en la página web https://buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/administracion-de-bienes-inmuebles/llamados-licitacion, o consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Visitas al inmueble: Podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse al correo electrónico concesiones@buenosaires.gob.ar, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

Presentación de las ofertas: La presentación de las ofertas se realizará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, hasta las 11:00 horas del día 26 de agosto de 2024.

Apertura de las ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 26 de agosto de 2024, a las 11:00 horas, y se efectuará mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC): www.buenosairescompras.gob.ar

buenosaires gob ar





MÁX

## **B** Lado B

# Fabricantes locales se unen en busca del 'auténtico mueble argentino'



La iniciativa busca emular el trabajo que hicieron los países nórdicos para crear un estilo de mobiliario reconocido en todo el mundo

La industria se une para desarrollar un estilo que caracterice al mueble nacional con un mobiliario de vanguardia para exportar

Ignacio Ortiz iortiz@cronista.com

ás de 20 empresas argentinas de la industria del mueble, entre ellas muchas de las más destacadas del país, trabajarán todo lo que resta del año con el objetivo de diseñar, crear y comercializar un mueble o línea de muebles de identidad nacional, lo que demandará una inversión privada superior a los \$ 120 millones.

El desafío de buscar un diseño que permita reconocer las líneas de un mueble argentino, promovido por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) a través

del Instituto del Mueble Argentino (IMA), para los próximos cinco meses lograr un mobiliario de vanguardia que buscará impacto comercial y posicione al sector.

Fernando Couto, director ejecutivo de Faima, explicó que "la idea es generar valor agregado al mueble argentino, y de esa manera poder contar con un diferencial de competitividad que no sea el costo frente a otro producto de la región, como Brasil, o con China, sino que sea elegido por el valor intrínseco que tiene su diseño".

Con el Proyecto Deseo "se busca el concepto del Mueble Argentino, como los nórdicos construyeron su diseño, y que

Las 23 empresas seleccionadas invertirán \$ 120 millones para presentar la productividad e innovación que pueden tener los cientos de fabricantes de

muebles en el país

cada producto o línea de productos será el puntapié inicial de uno que termine generando esa identidad con la cual salir al mercado nacional y regional".

El resultado de esta convocatoria no tendrá un ganador porque no es una convocatoria competitiva. Si bien es un trabajo mancomunado, cada

marca presentará sus diseños en diciembre en un encuentro a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, y los participantes podrán lucir el sello del proyecto.

Las fábricas seleccionadas para participar son Valenziana Muebles, Gott, Genoud Muebles, Federici, Muebles y Sillones.com, Vaca Mística, Galpón Muebles, Calm es simple, Estudio Monroe, Grupo (a)2, Muebles Orlandi, Frontera Living, Michel Thonet, La Cardeuse, Egger Haus Diac, Designo Patagonia, Vier Abinet Maderas & Construcción, Fontenla, Ricchezze, RVM Servicios Metalúrgicos, Mehring, Cuqui's y Hause Mobel.

Para Faima el proyecto es parte del camino de mejorar la productividad y competitividad de las empresas muebleras argentinas, invitándolas e incentivándolas a crear, a animarse a probar nuevas ideas con la mirada puesta en el desarrollo de productos que interpelen mejor a los consumidores.

La idea fue generar un espacio de desarrollo para la creación de un producto o una línea de productos innovadores para el sector y para la empresa participante.

Se espera, así, generar una vía de comunicación con el mundo, para construir, además, una nueva marca país en la cual se destaque y distinga al mueble argentino por su calidad, excelencia, diseño, uso de materiales nobles, innovación.

Así como lo ha logrado la industria del vino nacional o la italiana en cuanto a moda, la premisa es alcanzar que los muebles de Argentina sean la puerta de entrada de nuevas inversiones y oportunidades para el desarrollo de las más diversas áreas productivas.

La metodología de Proyecto Deseo se compone de un Informe de diagnóstico, luego un informe de generación de proyecto, otro de desarrollo de propuesta y finalmente el informe de prototipo.\_\_\_